

# DE HOY

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: JORGE KAHWAGI GASTINE // DIRECTOR GENERAL: RAFAEL GARCÍA GARZA // AÑO 28 Nº 10,007 \$10.00 // LUNES 24 JUNIO 2024 // WWW.

# Prioridades: reducir de 11 a 9 ministros y sustituir Consejo de la Judicatura

seguirá la reforma al Poder Judicial. Sentenció que es justa y necesaria pues en la actualidad ese poder "no coopera y en cambio bloquea las transformaciones". Será objeto de una profunda transformación que incluye la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia

do como magistrados pasará de 15 a 12 años. Paralelamente, se plantea sustituir al Consejo de la Judicatura Federal.

Los candidatos a ministros de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral serían propuestos de la siguiente manera: 10 por el Poder Ejecutivo, 10 por el Poder Legisla-

La presidenta del Senado, Ana Li- de la Nación de 11 a nueve inte- tivo (cinco por cada Cámara) y 10 lia Rivera, delineó el camino que grantes, además de que su perio- por el pleno de la Corte, y en todos los casos, con respeto a la paridad de género.

> La politización de la justicia, la falta de experiencia de jueces y magistrados, además de "pactos inconfesables" son los graves riesgos que implica esto, aseguró por su parte el opositor Marko Cortés. Pag 6 y 7

La mano dura que funciona: 120 días del año sin asesinatos en El Salvador de Bukele



El Salvador, de la mano convencidamente dura de Nayib Armando Bukele Ortez, lleva 140 días de gobierno en 2024 y sólo en 20 se ha registrado algún asesinato. 120 días en saldo blanco a partir de la guerra de

Bukele contra las pandillas. La estrategia es la opuesta a la estrategia de "abrazos, no balazos" y logró en dos años que El Salvador pase de ser el país con más homicidios per cápita de América Latina al menos violento. Pag 18

#### "Si la oposición quiere ser contrapeso, que conecte con la gente", recomienda creador de Servidores de la Nación



Entrevista. Él es el artífice del esquema operado por los denominados Servidores de la Nación, la red de gestores a los que los partidos de oposición achacan, al menos en forma relevante, la derrota desastrosa de la coalición PRI-PAN-PRD.

Es uno de los líderes menos conocidos del morenismo (desde los primeros días de este partido hoy omnipresente), pero sin quien muchas cosas, la elección de 2018 y la de 2024 incluidas, difícilmente podrían explicarse a cabalidad. Habla para *Crónica* del trabajo de ir, casa por casa, llevando lo que se ha llamado la 4T. Pag 8 y 9



A las 11:16 horas de este domingo, se registró un sismo en la Ciudad de México. No se activó la alerta sísmica y tampoco hubo daños. En la foto, jóvenes que presentaban exámenes de admisión a bachillerato.

#### Sin sumisión, pero hay coincidencias con Brugada que aprovecharemos, dice Tabe

El alcalde Mauricio Tabe Echartea logró la reelección y, como pocos opositores, tuvo una jornada electoral relativamente tranquila, sin grandes sustos. Se convierte, de hecho, en una de las figuras destacadas de la oposición capitalina y llega a gobernar la demarcación Miguel Hidalgo con 23 mil votos más que en el año 2021.

En conversación con Crónica,

narra la poca relación con el Gobierno de Martí Batres, pero Tabe está consciente de que el periodo electoral finalizó y es momento de trabajar a favor de sus causas más importantes. Da un ejemplo, apoyar al máximo a las mujeres, jefas de familia y grupos vulnerables, es algo que comparte con la futura jefa de Gobierno y hay disposición de hacerlo valer. Pag 16

#### Columnistas

**Gerardo Gamba** analiza la ética en las publicaciones científicas

Página 10

Tarjetas clonadas: la inseguridad digital en la mirada de Salvador **Guerrero Chiprés** 

Página 15

Ricardo Becerra hace el inventario de hechos y datos de este 2024 aún en curso

Página 4

Las horas venturosas para la ciencia y la tecnología, análisis de Juan Manuel Asai

Página 3

#### LA ESQUINA

El compendio de voces que hoy ofrecemos a nuestros lectores es más que interesante: Traza aspiraciones y puntos de encuentro entre oficialismo y oposición, aborda los temas críticos en seguridad, justicia e igualdad, y perfila el camino que los debates (en el legislativo lo mismo que en las calles) pueden seguir en el futuro inmediato.

#### **EL CRISTALAZO**

### La guardia militar en el espacio civil

Rafael Cardona Twitter:@CardonaRafael



odos los analistas se devanan la sesera en la interpretación de los actos, dichos, actitudes, detalles y hasta gestos y omisiones de la candidata ganadora de la elección presidencial, la futura presidenta Claudia Sheinbaum.

La razón de tan denodados esfuerzos de análisis e interpretación no tiene como finalidad calificar sus competencias o habilidades, talento o capacidad para el supremo cargo, sino nada más detectar si se presenta algún punto de roce o abandono de la sombra de Andrés Manuel.

En esas condiciones, por contraste (y nada más como un ejemplo), fue muy bien visto el anuncio de una secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnologías e Innovación, especialmente por el desastre heredado de la ineficiencia e ineptitud de la actual Directora del "Conashit", como le dicen algunos majaderos a los esfuerzos dogmáticos e infructuosos de la señora Álvarez Buylla de quien Dios nos libre.

En general el grupo de integrantes del gabinete fue bien recibido por tratarse de especialistas de probada experiencia académica (hasta en el extranjero donde casi todos ellos han cursado estudios, como se explicó hace días en esta misma columna), pues a estas alturas resulta estimulante reconocer la capacidad por encima del dogmatismo y la fidelidad. No se anulan la capacidad y la fidelidad.

Pero si eso fue un paso hacia adelante en el análisis de quienes anhelan el corte umbilical de la doctora y el actual presidente, o al menos la distancia para no seguir viendo a una candidata sofocada por

el generoso pero incómodo abrazo presidencial, el anunció de ayer echó abajo muchas esperanzas.

—¿Cuál, anuncio? Este:

"...La Guardia

el reconocimiento del pueblo de México y nos corresponde a partir del 1 de octubre seguir fortaleciendo y consolidarla como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional con la reforma constitucional que está en puerta en el Congreso mexicano".

—¿Por qué dijo la doctora lo que dijo? Pues por cualquiera de estas dos razones. Por hacerle un favor de salida al presidente quien se podrá marchar a La Chingada satisfecho de haber visto aprobadas sus reformas en el último tramo de sus cien días o porque está genuinamente convencida de que así deben ser las cosas.

¿Por conciencia o por obediencia? Pues yo creo lo primero. Otros no.

En concordancia absoluta durante una gira mixta por Oaxaca (el saliente con la entrante) el presidente lo aprobó feliz.

> "-Vamos hacia adelante, me dio mucho gusto escuchar que la presidenta electa de México (todavía no) y la próxima presidenta consti-

Nacional, en tan solo cinco años, ya tiene tucional y comandante (a) suprema de LIBRO ROJO las Fuerzas Armadas haya dado a conocer que la Guardia Nacional va, como debe de ser, a formar parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, es una muy buena noticia...

> "...El mandatario recordó que gobiernos anteriores tenían como criterio que el problema de inseguridad y violencia "lo podían resolver solo con el uso de la

fuerza, pero no, no se puede enfrentar la violencia con la violencia (...) lleva tiempo, pero vamos en el camino correcto".

Obviamente el párrafo anterior es absolutamente incomprensible. Pero ya estamos acostumbrados.

La Guardia Nacional surgió por el voto casi unánime de los legisladores de principios del gobierno del presidente López Obrador a quien le concedieron los votos a cambio de mantener (ilusos ellos o convenientemente crédulos) una condición civilista del cuerpo cuya finalidad no fue aumentar los hombres bajo bandera del Ejército Nacional, sino sustituir a la "corrupta policía federal del neoliberalismo".

Puro rollo, como todos sabemos.

"Este ejército es fuerte porque todos sus hombres poseen una disciplina consciente. Se han unido y luchan, no por los intereses privados de unos cuantos individuos o de un estrecho grupo, sino por los intereses de las amplias masas populares..." Mao.

O sea, camarada, pueblo uniformado,

#### **SUBE Y BAJA**



**Horacio Duarte** Secretario de Gobierno del Edomex



Impulsó la integración anticipada del nuevo modelo IMSS-Bienestar en la entidad, lo que servirá de ejemplo para los demás es-

tados. El objetivo es proporcionar servicios de primero y segundo nivel de atención en sus unidades.



Daniela Gicela Álvarez Panista de la CDMX



Intentó hacerse pasar por integrante de un pueblo indígena para tener más posibilidades de alcanzar una curul. Gicela Álva-

rez no posee un documento emitido por alguna autoridad tradicional que la reconozca como miembro de algún pueblo.

#### **LA IMAGEN**

"...el uso de la fuerza, pero

no, no se puede enfrentar la

violencia con la violencia (...)

lleva tiempo, pero vamos en el

camino correcto"



Más de 2 mil quinientas personas se dieron cita en el Ángel de la Independencia para disfrutar de la Caminata y Feria Deportiva rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, evento gratuito, organizado por el Instituto del Deporte de la Ciudad de México y el Embajada de Francia en nuestro país y el Instituto Francés de América Latina (IFAL). Con meta en el Monumento a la Revolución, las y los participantes recorrieron 2.5 km con su familia y amigos, para después hacer un recorrido por los stands de patrocinadores y presenciar exhibiciones de actividades deportivas.

#### **EFEMÉRIDES**



En 1993.- Un tren de alta velocidad atraviesa por primer vez el Canal de la Mancha por el túnel submarino o Eurotúnel, uniendo Francia con Gran Bretaña.

En 2001.- Pervez Musharraf jura como presidente de Pakistán.

En 2001.- La estadounidense Lori Berenson es condenada a 20 años de cárcel por colaborar con el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).

En 2003.- Creación de la Fundación Wikimedia, matriz de Wikipedia.

En 2011.- El depuesto presidente tunecino Ben Alí es condenado en rebeldía a 35 años de cárcel por malversación de fondos públicos.

En 2013.- Diez muertos, entre ellos el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Nicaragua, Manuel López, al estrellarse un helicóptero militar.

En 2018.- Canadá aprueba legalizar la marihuana para uso lúdico.

En 2019.- Irán derriba en su espacio aéreo un dron estadounidense.



#### **OPINIÓN**

#### Pepe Grillo



La presidenta electa lo dijo casi de pasada, sin demasiado énfasis, pero su definición sobre el futuro de la Guardia Nacional es clave para entender el diseño del esquema de seguridad del próximo sexenio.

Para nadie es un secreto que el tema de la seguridad es un flanco vulnerable para la 4T en su conjunto. La doctora Sheinbaum puso sortear la turbulencia por los buenos resultados que obtuvo en la CDMX, pero a partir del primero de octubre su responsabilidad será de alcance nacional. La Guardia Nacional será parte del Ejército a partir de octubre, dijo. Esto supone ajustes administrativos y presupuestales que tocan sobre todo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuyas atribuciones para el futuro próximo todavía se están diseñando.

Con respecto a la GN puede afirmarse que estamos ante una formalización, ya en la operación diaria es parte del instituto armado. Es de esperar que la definición sea positiva para sus integrantes.

#### El PAN desparece en Tabasco

Por alguna extraña razón los dirigentes de la coalición opositora resolvieron que Tabasco era un caso perdido y le retiraron apoyos financieros y propagandísticos. Entregaron la plaza uno días después de haber iniciado las campañas.

El resultado es que Morena y sus aliados tuvieron un día de campo, un paseo dominical. Javier May no solo ganó, sino que arrasó y ahora la oposición tendrá que empezar de cero.

En uno de los episodios más ver-

gonzosos de su larga historia, el PAN perdió el registro y el PRI lo salvó apenitas. Los dirigentes Marko Cortés y Alito Moreno, que tienen hueso asegurado, les deben muchas explicaciones a sus simpatizantes, aunque a juzgar por los resultados, en Tabasco no tienen casi a nadie.

Curiosamente, el PRD que a nivel nacional no dio una, en Tabasco obtuvo un decoroso 6 por ciento, dejando muy atrás a PAN, PRI y MC. Muy extraño.

#### Seguir los compromisos por la paz

La jerarquía católica, apesadumbrada por el segundo aniversario del asesinato de dos padres jesuitas justo en el altar de la iglesia de Cerocahui en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, demandó a los políticos que firmaron los compromisos por la paz a darles continuidad y no dejarlos en el olvido ahora que la lucha electoral concluyó.

Consideraron urgente darles seguimiento a los compromisos y agendar cuanto antes un nuevo diálogo con la doctora Sheinbaum, ahora en su calidad de virtual presidenta electa del país.

En voz de los obispos la sangre derramada en Cerocahui y todo el sufrimiento de las víctimas de la violencia en México los conmueven y comprometen, ya que no hay un punto final en la construcción de la paz.

#### Los inspectores de aguacate regresan

El embajador de EU Ken Salazar advirtió que los inspectores de aguacate que envía el gobierno de Estados Unidos, como condición para comprar el producto, que esos inspectores, que sobre todo vigilan que no haya plagas, no regresarían hasta que hubiera seguridad en la región. Pues con la buena nueva de que los inspectores están listos para volver a la chamba. ¿Ya es segura la zona de cultivo de aguacate en Michoacán? Pues es una noticia estupenda. ¿Cómo le hicieron?

Lo que se dice en el terreno es que la inseguridad sigue, pero los inspectores tendrán una escolta permanente para que no los secuestren de nuevo.

Michoacán es responsable de más del 70 por ciento de las exportaciones mexicanas de aguacate a Estados Unidos. Es un negocio colosal y de ahí el interés de bandas del crimen organizado de quedarse con las más grandes tajadas. En Michoacán se acentúa el fenómeno de la deforestación, porque ahora es mejor negocio sembrar aguacates que tener árboles. La mafia es la taladora.

pepegrillo@cronica.com.mx

#### **CÓDICE**

### De los agravios al reconocimiento

Juan Manuel Asai jasaicamacho@yahoo.com



tante en el gobierno de Claudia poco, sobre todo porque los cientí-Sheinbaum, auguró Rosaura Ruiz ficos quieren que su voz se oiga en horas antes de que la virtual pre- el diseño de la nueva dependencia sienta electa diera a conocer la que los tendrá a ellos como princicreación de la Secretaría de Cien- pal matera prima. Los científicos, cias, Humanidades, Tecnología e ya consolidados o en formación, Innovación y que su primer titular son los primeros interesados. sería precisamente la doctora Ruiz.

nectó un doblete. Por un lado, es un a solucionar de manera automática primer gesto concreto de desmar- todos los problemas, nada de eso. que del gobierno de López Obrador. De hecho, hasta se pueden crear O sea que el segundo piso de la 4T problemas nuevos. En los laberinserá parecido, pero no idéntico, al tos burocráticos se extravían hasta primero. Un objetivo similar, pero las mejores intenciones. Lo imporcon diferentes rutas de acceso.

saje a la comunidad científica del tros atrás y buscar la forma de trapaís, comunidad a la que pertene- bajar juntos. Tender la mano es un cen Claudia y Rosaura, de que hay gesto político que reconoce que los

voluntad política de tener una relación diferente, de respeto y diálogo permanente.

Los agravios perpetrados desde el poder contra la comunidad científica este sexenio, cuyos motivos nunca quedaron claros, serán muy difíciles de reparar. No se olvida que se llegó al extremo de pretender encarcelar a varios de ellos. La creación de la nueva secretaria es un gesto de armisticio, seguro que La ciencia tendrá un lugar impor- el diálogo se reanudará dentro de

Sería ingenuo pensar que crear Con el anuncio Sheinbaum co- una nueva instancia burocrática va tante, sin embargo, es que se tomó Al mismo tiempo envió un men- la decisión de dejar los desencuen-

puños crispados fue una equivocación.

Lo que está en juego es el hecho, demostrado de manera despiadada durante la pandemia, de que la ciencia es vida. Los países que no le dan la importancia que merece se quedan varados en la periferia sin acceso a la salud, a nuevas tecnologías, a la innovación que es rasgo diferenciador del siglo que vivimos. La pregunta pertinente, la que se hace en laboratorios y cubículos, es si la nueva secretaria contará con los recursos suficientes para lograr un cambio cualitativo. El monto, distribución y flexibilidad del presupuesto demostrará el interés real de las autoridades.

La doctora Rosaura Ruiz conoce a los científicos y los científicos la conocen a ellas. No se venderán simulacros. La próxima secretaria de Estado es el cuadro idóneo por su experiencia de alto nivel en puestos administrativos del quehacer científico, que es una especialidad en sí misma. Rosaura tiene un largo recorrido, no se olvida que fue la primera mujer presidenta de la Academia Mexicana de Ciencia.

Además, es, desde hace años, una persona cercana al ánimo de

la presidenta electa lo que garantiza una comunicación fluida, sincera, directa, sin las emboscadas líricas que caracteriza el diálogo entre jefes y subalternos en la esfera burocrática. Su trabajo juntas en la CDMX es un antecedente positivo. Ambas saben a qué atenerse.

#### **GLIFOS**

Grupo Crónica ha dado por años el lugar el lugar que merece a la información sobre actividades científicas y otorgado el justo reconocimiento al que aspiran los científicos. Los ha convertido, en una política editorial inusitada, única en el país, en personajes de primera plana. La sección de Cultura y Academia, que confeccionan varios de los mejores reporteros de la fuente, es un espacio abierto para los integrantes de la comunidad científica que pueden, con libertad total, plasmar sus ideas y reportar sus hallazgos. El Premio Crónica reconoce a científicos que han hecho aportaciones extraordinarias a México y el mundo. De manera que desde estas páginas se dará seguimiento puntual a la nueva dependencia del gabinete. Mucha suerte.

#### PISTA DE ATERRIZAJE

### 2024: Inventario de hechos y de datos

Ricardo Becerra ricbec65@gmail.com



no, el telón de fondo. La ilegalidad y anomalía esencial sobre las cuales se desarrolló el proceso electoral de 2024. El presidente López Obrador se invistió como jefe de partido desde un año antes de los comicios, pactando y ordenando las condiciones de la competencia interna (Morena). De esa suerte, México padeció el pasaje electoral más prolongado -un año anticipado- lo cual violó todos los plazos y todo el diseño constitucional previsto para pre y para campañas. Eso fue tolerado por unas autoridades electorales debilitadas que permitieron (y peor) fraguaron un instructivo para que la violación tuviera lugar con cierto disimulo. Entre tanto, contingentes político y paralelo (los ciervos de la nación) con dinero del erario, recorrían metódica y frenéticamente el territorio nacional para recordar a unos 30 millones de ciudadanos que los beneficios líquidos recibidos a través de los programas sociales, no son su derecho sino obra y gracia del presidente y su partido. Y para completar el paisaje en varias zonas del territorio, ciudadanos renunciaron a competir por amenazas del crimen que se impuso, a su vez, matando a 36 candidatos en varios estados del país.

Dos. En medio, una mejora social real. Imposible negar ese contexto pero igualmente irrecusable es el hecho de que, a pesar de la pandemia y su catastrófica gestión, en los últimos cinco años fueron duplicadas las transferencias de dinero líquido a los ciudadanos-votantes. Y por primera vez en 40 años, la gente que trabaja para sostenerse, vio incrementar sus ingresos 17 por ciento en promedio

"México padeció el pasaje electoral más prolongado -un año anticipado- lo cual violó todos los plazos"



-en la formalidad como en la informalidad- gracias a la palanca de la política del salario mínimo. No se volvieron clases medias, pero por primera vez en décadas pudieron salvar la quincena según el CONEVAL. Hablamos, cuando menos, de 5.1 millones de personas que dejaron -por poco- la pobreza de bolsillo y esta mejora masiva y tangible del ingreso (después de dos generaciones de estancamiento) forma parte de la disposición social que el 2 de junio salió a votar para ratificar a este gobierno.

El punto uno y dos son difíciles de embonar, se dan de patadas en nuestra cabeza, pero son igualmente reales.

Tres, incredulidad y autoengaño. Ambos componentes nublaron al proceso electoral en medio del mayor descrédito de las encuestas que se recuerde. Pero resultó que no: la mayor parte de los sondeos nacionales estaban expresando una realidad que muchos se (nos) negaron a creer. Cuando menos veinte de esas encuestas, dieron consistentemente un amplio triunfo a Sheinbaum y tres (Mitofsky, Covarrubias- Asociados y MEBA) con bastante precisión: alrededor del 59 por ciento computado finalmente. Lo paradójico y alucinante es que a pesar de estar reflejando con bastante precisión el ánimo de los votantes, las encuestas no fueron el instrumento de certeza y confianza que debe acompañar a un proceso democrático.

Cuatro, tendencias casi inconmovibles. Ahora que estamos obligados a reconocer los números de las encuestas, podemos reconstruir con objetividad la trayectoria de las candidaturas con

"Globalmente, los mexicanos parecen mantener un parsimonioso 62 por ciento como nivel promedio de asistencia a las urnas en todo lo que va del siglo"

mayor objetividad. Resulta que el seguimiento temporal en muchas de ellas muestra dos cambios significativos y correlativos: Sheinbaum descendió cinco puntos desde diciembre a junio, casi los mismos que gana el candidato Jorge A. Maynez, mas una fría inmovilidad de Xóchitl Gálvez en la franja del 30 por ciento. Si por fin, con serenidad, creemos en esas cifras a escala nacional, Movimiento Ciudadano se expandió a costa del voto originalmente morenista, con excepciones regionales importantes.

Cinco, la ilusión de la alta participación. Muchos analistas prendieron veladoras a una copiosa concurrencia en las urnas como condición para derrocar al partido del gobierno pero Yucatán, Tlaxcala y Ciudad de México, con una participación superior al 70 por ciento, dieron el triunfo a Morena. La más alta participación, favoreció al gobierno. Mientras que, globalmente, los mexicanos parecen mantener un parsimonioso 62 por ciento como nivel promedio de asistencia a las urnas en todo lo que va del siglo, durante ya cinco elecciones.

Seis, el inexistente fraude. Es decir, la alteración de la voluntad popular estampada en las boletas no se demuestra en ninguna de las elecciones en las 32 entidades, ni en la federal, ni en las nueve locales donde se disputaron las gubernaturas. ¿Por qué puedo ser tan categórico? Porque los resultados en los diferentes momentos procesales y en las diversas formas de contar la votación coincidieron siempre, coherente y consistentemente. En el conteo rápido, la noche de la elección, Sheinbaum obtenía entre el 58.3 y 60.5 por ciento de los votos; 48 horas después, el programa de resultados preliminares le daba 59.3 y una semana después, los cómputos distritales arrojaron el 59.7 definitivo. Xóchitl Gálvez y Álvarez Maynez también obtuvieron una votación consistente en los tres cómputos: del 27.4 por ciento una y del 10.3, el otro.

Pero veamos a Jalisco, la elección más competida de todas, el pasado dos de junio. Su conteo rápido otorgó un rango de votación de 42 a 45 por ciento para Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano; de 36 a 39 a Claudia Delgadillo (Morena) y de 15 a 17 a Laura Haro (PAN-PRI-PRD). Después, su programa de resultados electorales preliminares informó: 41.8, 38 y 17 respectivamente y, en tercer lugar los cómputos distritales que cuentan lo mismo actas que boletas, arrojaron 43.1, 38.2 y 16.1. La revisión de las nueve elecciones a las gubernaturas, mediante esta aproximación (conteo rápido, prep, cómputo distrital) muestra -aquí y allá- resultados coherentes y estables, por eso es tan difícil sostener la acusación de fraude.

El nuevo mapa del poder político, las ciudades como resistencia de la pluralidad mexicana y el régimen político que emerge de la elección, los veremos la próxima semana.

Todos estos datos y reflexiones fueron expuestos -hace una semana- por Carlos Flores y Mauricio López en el Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD), magnífico registro histórico de hechos que cincelaron al proceso electoral 2024. Será publicado en Configuraciones (www.ietd.com).

Pdta: A partir de hoy, esta columna se muda a los lunes, justo donde ha escrito Raúl Trejo Delarbre y cuyos zapatos me serán tan imposibles de llenar. Gracias a la generosidad de don Jorge Kahwagi G. y gracias a Francisco Báez, ex director de este diario, por su paciencia y pertinaz invitación a mejorar.



TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DE IDENTIDAD

# LICENCIA DIGITAL

www.cosmocolor.com.mx

















- Verificación de dispositivo móvil vía código SMS
- Verificación biométrica de reconocimiento facial
- Escaneo de licencia mediante tecnología NFC
- Seguridad de información mediante criptografía PKI
- Navegación fácil y amigable

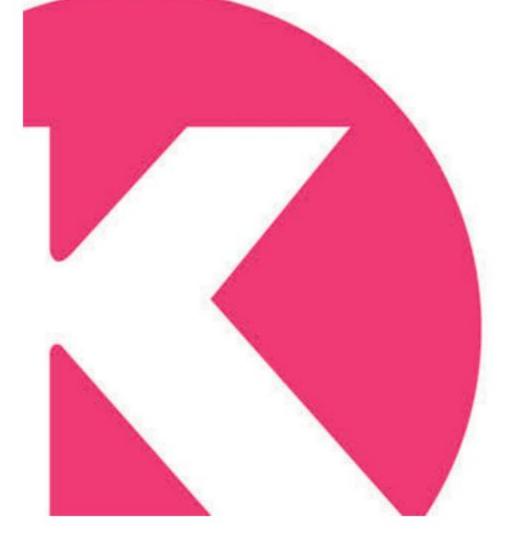







periodo como magistrados de 15 a 12 años y se eliminarán las dos salas superiores de la Corte.

Se reducirá su

Paralelo a ello, se plantea sustituir al Consejo de la Judicatura Federal, o por el Tribunal de **Disciplina Judicial** y el órgano de administración judicial.

La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera perfila los cambios al Poder Judicial.

# Perfilan reducir de 11 a 9 ministros de la Corte y sustituir Consejo de la Judicatura

La titular del Senado, Ana Lilia Rivera, aseveró que la reforma al Poder Judicial es justa y necesaria, pues en ese poder de la República no coopera y, en cambio, bloquea las transformaciones

#### Necesario

#### Alejandro Páez

nacional@cronica.com.mx

La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, aseveró que la reforma al Poder Judicial es justa y necesaria, pues en la actualidad ese poder de la República no coopera y, en cambio, bloquea las transformaciones que requiere el proceso democratizador que está en marcha por lo cual será objeto de una profunda transformación que incluye la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a nueve integrantes.

Asimismo, se reducirá su periodo como magistrados de 15 a 12 años y se

eliminarán las dos salas superiores de la Corte.

Paralelo a ello, se plantea sustituir al Consejo de la Judicatura Federal, o por el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial.

En ese sentido, la morenista perfiló algunos de los principales cambios que traerán consigo la reforma al Poder Judicial que se plantea discutir y en su caso aprobar en el arranque de la próxima legislatura que empieza en septiembre próximo.

El principal cambio es que, jueces, ministros y magistrados serán electos por voto popular, pero la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Poder Legislativo (Senado y Cámara de Diputados) así como la propia Corte, tendrán derecho a postular 10 candidatos a esos cargos.

Así, las y los candidatos a ministros de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral serían propuestos de la siguiente manera: 10 por el Poder Ejecutivo, 10 por el Poder Legislativo (cinco por cada Cámara) y 10 por el pleno de la Corte, y en todos los casos, con respeto a la paridad de género.

Eso no significa que los jueces y magistrados vayan a emprender campañas electorales a través de algún partido político, acotó, sino que, para dar a conocer sus propuestas, programas de trabajo y perfiles profesionales, tendrían acceso a los tiempos oficiales en radio y televisión, explicó.

Rivera detalló que en lo que respecta al Consejo de la Judicatura Federal, se propone sustituirlo por el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial en un intento porque ningún magistrado o magistrada concentre atribuciones y facultades que puedan derivar en autoritarismo y arbitrarieda-

#### **PLAZO**

Pero esta reforma también propone garantizar la justicia pronta y expedita al establecer como máximo un año para que los jueces y magistrados resuelvan asuntos en materia penal y seis meses en materia fiscal, y así evitar demoras que terminan por afectar a los más pobres y favorecer a los oligarcas que pueden pagar abogados durante años para no ser afectados en sus intereses.

La presidenta del Senado aseveró que una reforma democratizadora del Poder Judicial es justa y necesaria, pues el pueblo de México exige poner fin a la impunidad, la corrupción, la violencia y el contubernio entre autoridades, jueces y criminales de todo tipo.

En ese sentido, la legisladora subrayó que es importante poner atención especial en los procedimientos y jueces de distritos locales, ya que muchos de los vicios y corruptelas ocurren ahí.

"La administración de justicia en favor de los más desfavorecidos encuentra a ese nivel sus primeros obstáculos, pues quien puede comprarla obtiene los fallos judiciales a su favor y quienes no, frecuentemente, solo obtienen el oprobio, el presidio o el olvido", señaló.

A partir del 25 de julio, la Cámara de Diputados realizará al menos 8 foros de discusión sobre la reforma al Poder Judicial.

Se realizarán tres foros en la Ciudad de México, con sede en la Cámara de Diputados y cinco más en los estados de Chiapas, Jalisco, Puebla, Veracruz y Sinaloa.

Los foros inician el 25 de julio, en la Cámara de Diputados y cerrarán el 6 de agosto próximo en Sinaloa.

## "Pactos inconfesables", riesgo en elección por voto popular de ministros: PAN

La politización de la justicia, la falta de experiencia de jueces y magistrados, además de la probable complicidad y "pactos inconfesables" con la delincuencia organizada, son algunos de los graves riesgos que implica la reforma al Poder Judicial que impulsa el Ejecutivo y Morena en ambas Cámaras del Poder Legislativo.

Así lo advirtió el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, quien pidió al Ejecutivo reconsiderar estos y otros riesgos que, lejos de fortalecer el sistema de justicia, más bien podrían afectar la independencia, imparcialidad e idoneidad en la impartición de justicia.

"El gobierno debe reconsiderar una reforma que afectaría gravemente el Estado de Derecho y también pondría en riesgo los acuerdos y tratados internacionales de los que México forma parte", alertó.

Otro grave riesgo es que los candidatos a jueces con tal de ganar generen pactos inconfesables con los grupos de la delincuencia organizada, tal como lo ha señalado la agencia norteamericana antidrogas (DEA), lo que podría comprometer su independencia y objetividad en la toma de de-

#### **Trabajadores** encaran a Lenia **Batres para** "reventar" foro

Este domingo, durante el "Foro informativo sobre la Reforma al Poder Judicial", organizado por el partido Morena en la alcaldía Iztacalco, en el que la ministra de la SCJN, Lenia Batres, realizaba una intervención, trabajadores del Poder Judicial de la Federación interrumpieron el discurso de la ministra.

No obstante, algunos asistentes a dicho evento, externaron el respaldo a Batres con gritos y consignas como "No estás sola, no estás sola" y "Resperto, respeto". La ministra, quien estaba acompañada del diputado federal por Morena, Hamlet García Almaguer, y el maestro en Derecho, Federico Alcalá, mantuvo la compostura e intentó continuar con su intervención, sin embargo, el intercambio de gritos se extendió hasta por cinco minutos.

Entre los puntos importantes que resaltó la ministra Lenia Batres sobre este foro, fue la urgencia de democratizar el PJF, así como tener ministros, magistrados y jueces empáticos con la situación del país.

cisiones judiciales y poner la justicia en manos criminales.

El panista advirtió que así como está planteada la reforma podría generar graves retrocesos, porque los primeros beneficiarios serían la delincuencia, el gobierno y el partido en el poder, manipulando el sistema judicial y sesgando la verdadera impartición de justicia.

"El gobierno debe reconsiderar una reforma que afectaría gravemente el Estado de Derecho"

"Los jueces y magistrados estarían obligados a someterse a los intereses de quienes financiaron sus campañas y de esa manera se compromete su independencia", alertó.

El dirigente panista alertó que la aprobación de una reforma "que tramposamente implica la elección de jueces, ministros y magistrados a través del voto directo de la ciudadanía implica enormes riesgos" que pueden desestabilizar el sistema judicial del país.

Entre los riesgos de esta reforma, Cortés Mendoza mencionó la politización de

la justicia, ya que la elección de jueces y magistrados se convertiría en un proceso altamente politizado, habida cuenta de que los candidatos podrían ser seleccionados en función de su afiliación política en lugar de su idoneidad y capacidad para ejercer la justicia de manera imparcial.

También la falta de conocimiento y experiencia es un factor a considerar, pues podría llevar a la elección de jueces y magistrados que no cuenten con las habilidades y competencias requeridas para ejercer su función de manera efectiva.













"Se habla de que los servidores de la nación son algo similar al Pronasol de Salinas de Gortari, pero hay diferencias: aquel programa tenía una red de intermediarios conformada por los delegados, los recursos no le llegaban directo a la gente, se entregaban con moches y en función de intereses".

"Hacían cuestionarios para saber si eran pobres: si comían chocolate, si tenían pantallas, cuando es muy sencillo: ¿vives en una zona de marginación? Te toca"

# ¿La oposición quiere ser contrapeso? Entonces que se acerque y escuche a la gente

Entrevista a Gabriel García, el padre de los servidores de la nación

Es el artífice de la red de gestores (primero de Morena, luego de gobierno) al que muchos atribuyen parte del triunfo del 2 de junio.

#### Red de gestores

#### Daniel Blancas Madrigal

nacional@cronica.com.mx

abriel brinca del sillón para buscar entre sus cajas, listas para la mudanza, una colección de monedas de los primeros boteos del "gobierno legítimo" anunciado en 2006 por Andrés Manuel López Obrador. Las ha pegado en un pedazo de cartón. También encuentra ahí un sobre con fotografías: la emblemática del intento de desafuero, la calle, la gente y "a Claudia en la bola", destaca él, "y pensar que ahora será nuestra primera presidenta".

No son simples recuerdos. Para Gabriel, esos pesos, chelines y centavos de dólar, esas imágenes descascaradas por el tiempo representan la esencia del movimiento, la clave de resultados como el del 2 de junio: "La empatía y el contacto directo con el pueblo".

Casi todo en su oficina remite a

AMLO: cuadros, bustos, calcomanías, peluches. Ha sido considerado de los

más cercanos y leales al presidente. Lo conoció cuando tenía 13 años; uno de sus tíos suministraba alimentos a quienes entonces impulsaban el nacimiento del PRD. Fue después asistente de Ifigenia Martínez, quien le presentó a Octavio Romero Oropeza, "y con ese vínculo comencé a tratar con Andrés Manuel, jamás dejé de ser parte de su equipo".

Casi siempre en trabajo subterráneo, estructural: firmas, recolectas, comités, padrones, credenciales, encuestas, publicaciones. No fue extraño su nombramiento en 2015 como secretario de orga-

nización del incipiente Morena. "En un domicilio viven en promedio tres personas, ir casa por casa es llegar a alguien de ahí, porque en México se vota en familia. Tarda, pero no falla. Nos llevamos 18 años. En 2018 teníamos contacto con 10 millones de personas, porque imprimíamos 10 millones de ejemplares del periódico Regeneración, por eso auguramos 30 millones de votos. A la par teníamos 50 mil promotores del voto y



Casi todo en su oficina remite a AMLO: cuadros, bustos, calcomanías, peluches. Ha sido considerado de los más cercanos y leales al presidente. Lo conoció cuando tenía 13 años... medio millón en casillas. Todo eso me tocó organizarlo de la nada".

A partir del 1 de diciembre de 2018 se le designó coordinador de los programas del bienestar. Fue artífice del esquema operado por los denominados servidores de la nación, cuya labor ha sido vinculada por opositores internos y externos a la promoción electoral en beneficio de Sheinbaum y de otros candidatos estatales. Es quizás el mayor reproche al triunfo de Claudia.

Escudriñar en torno a ese ejército territorial nos trajo aquí, a la oficina 30, tercer piso del Senado, donde ocupa un lugar especial un retrato de José María

Morelos.

"Había que recoger las necesidades del país, nos vino bien el lema los nuevos sentimientos de la nación, por eso nuestra figura emblemática ha sido Morelos. Si él era el Siervo de la Nación, quienes operarían los programas serían los siervos de la nación, pero una maestra de Apatzingán me regañó: 'Siervo sólo hay uno: Morelos', y mejor les pusimos servidores", cuenta Gabriel.

Para las recientes elecciones se postuló como diputado federal, por el distrito central de Iztapalapa -(barca sus 8 barrios y Culhuacán).

"Quise aspirar a alcalde, pero Aleida Alavés tenía mucho arraigo, y opté por la diputación, pero no me conocía ni el perro. Yo hacía las encuestas del movimiento y decidí medirme: me conocía el 1.5 por ciento de los iztapalapenses, con margen de error del 3 por ciento, borrado. Tuve que volver a la esencia, me puse senador del barrio y haz de cuenta mi primera chamba, me subí a los camiones, al metro, hice mi periodiquito 'Sentimientos de Iztapala-



pa', basado en Sentimientos de la Nación, y logré 151 mil votos. Ahora seré el dipubarrio".

-¿Eres de Iztapalapa o sólo te acomodaste?

-Vivo ahí desde hace 10 años, pero admiró a Iztapalapa desde siempre, porque ha salvado al movimiento en diversas ocasiones. Quien entiende sus problemas, puede entender los de la ciudad y los del país.

Iztapalapa será después. Ahora el tema son los servidores y el uso de los programas.

#### Ángeles o demonios

Cuando López Obrador ganó en 2018 lo mandó llamar: "Ganamos las elecciones, pero hay que configurar el poder". Y le encomendó sentar las bases de la redistribución del ingreso en el país...

"Se habla de que los servidores de la nación son algo similar al Pronasol de Salinas de Gortari, pero hay diferencias: aquel programa tenía una red de intermediarios conformada por los delegados, los recursos no le llegaban directo a la gente, se entregaban con moches y en función de intereses. Hacían cuestionarios para saber si eran pobres: si comían chocolate, si tenían pantallas, cuando es muy sencillo: ¿vives en una zona de marginación? Te toca. Y también están los programas universales".

La plática con Crónica indaga sobre el papel de esa red de gestores de la que es el padre:

−¿Y los superdelegados no eran intermediarios?

-Les hicimos entender la necesidad de la austeridad. Recibían sólo su sueldo, no

había manera de que tocaran un peso. El secreto fue mirar de frente a la gente y llevar el gobierno a la gente.

-Los superdelegados ganaban muy bien; los servidores tenían un sueldo raquítico, sin prestaciones y con cargas fuertes de trabajo...

-El gobierno se planteó no aumentar la nómina, pero debíamos hacer el padrón. ¿Qué hicimos? Ir por el llamado Fondo de Transición, sólo que en Banjército estaban acostumbrados a dar un cheque de 200 millones de pesos, algo completamente opaco. Le pedí al encargado, un militar, dividir ese monto entre 20 mil personas que necesitábamos para el censo. No sé llegó ni a 9 mil pesos. Más adelante los servidores llegaron a ganar dos salarios mínimos, ya con el incremento del 113 por ciento en este gobierno, y tienen seguridad social, pero al inicio no podía ser por contrato. Se apeló a su vocación del servicio.

-Se le ha planteado al presidente esa precariedad, y los testimonios del uso electoral...

-Fui uno de los impulsores de que la práctica del fraude electoral, incluyendo la coacción del voto, se castigara con cárcel. No hubo una sola denuncia, al menos en el tiempo que estuve.

-Sí pasó, me tocó conocer testimonios... -Cuando trabajas con tanta gente, no to-

dos son ángeles. −¿A poco los servidores no fueron creados como instrumentos de promoción electoral?

-No, apenas si nos daba la vida para cumplir con el trabajo en esas condiciones, hacerlo era olvidar que la gente es consciente. Los servidores han ac-

tuado por convicción, no son adoctrinados. Desde luego que en las reuniones, yo sí enaltecía los valores de la 4T, y uno de ellos es la práctica de la democracia. ¿Qué sí pasó? Fuimos generadores de la revolución de las conciencias, que es muy diferente a coaccionar el voto. Son 800 mil millones de pesos que antes desaparecían, ahora se dividen en 30 millones de familias.

-Entre la oposición es unánime la acusación del uso político.

-Se dio, ya lo dije, una revolución de las conciencias. ¿Por qué en 2018, no teniendo esa estructura, fue el mismo fenómeno?

-Hasta Ebrard lo denunció en la contienda interna...

-La verdad salió a flote, necesitamos madurar, presentar pruebas, a veces es la inercia, porque política es pasión. Trabajamos con honestidad. En una autocrítica, me faltó consensar, difundir la información sin distinción de banderas partidistas. Ahora, el método no es exclusivo de Morena: si la oposición apuesta por el contacto directo con la gente, podría generarnos un contrapeso...

Se levanta otra vez presuroso para buscar su cartera y sacar de entre los pliegues un pequeño calendario del 2014 con el rostro de López Obrador y una foto en la cual se le ve con Sheinbaum frente a un muro de cajas. "Entregamos 2 millones 712 mil firmas a favor de que se hiciera una consulta sobre la reforma energética, yo repartía los calendarios entre la gente, en el transporte público. A esto me refiero cuando dijo que la práctica de la democracia no son palabras, es lucha a pie. Si la oposición tiene planteamientos y los acerca de manera directa a la gente, sin publicidad disfrazada, podrían contrarrestar".

#### Diputado del barrio

En medio de rumores sobre un distanciamiento, dejó el cargo en junio del 21. Ya había colocado los cimientos de toda la estructura operativa, crucial en el engranaje morenista.

"El presidente me dijo que necesitaba refrescar cuadros y evitar desgaste. Me sentí mal, por los resultados conseguidos. Regresé al Senado, pero a los cinco meses me pidió ayuda para un proyecto de agua potable en La Laguna. Debía convencer a mil 200 ejidatarios. Me fui un año, muchos dijeron que era mi destierro. Regresé y el presidente me iba a encomendar otra tarea, pero le pedí que ya me dejara caminar".

"¿Qué quieres hacer?", le pre-

Estrategia "En un domicilio viven en promedio tres personas, ir casa por casa es llegar a alguien de ahí, porque en México se vota en familia. Tarda, pero no falla. Nos llevamos 18 años..."

guntó AMLO. "Un trabajo territorial donde vivo, en Iztapalapa", fue la respuesta de García.

El presidente le pegó su mano al pecho y le dijo: "Te irá bien". Como testigo, el general Lázaro Cárdenas, pintado al óleo. Utilizó esa postal para promocionarse en su aventura iztapalapense y lo logró: es "dipubarrio".

"Ya quiero volver a las colonias para explicarle a la gente el Plan C, equivalente a los programas sociales en 2018, y el tema del agua. Junté 300 mil firmas en apoyo a una nueva Ley General de Aguas y una modificación constitucional para proteger zonas con escasez y contaminación, priorizar el consumo humano y revisar concesiones. El 2 de junio fue el despertar de la conciencia del pueblo, pero pronto será una exigencia. Esto se acabará cuando perdamos el respaldo popular".

−¿Y cuándo van a perder el respaldo popular?–, se le pregunta.

-Cuando seamos incongruentes y soberbios. La derecha está desarticulada, el enemigo a vencer somos nosotros mismos.

No es ya el Gabriel escurridizo, fantasmal, furtivo. ¿Qué Gabriel? Gabriel García Hernández, artesano de la estructura del poder. No rehúye a las preguntas ni a las formas. Por tercera vez se levanta para mostrar una obra del escultor Pancho Cárdenas, alusiva al fuego nuevo.

Un hombre nuevo es, abierto, libre: "Hoy mi mayor reto es reencontrarme con mi familia, acabo de conocer a mi hijo de 17 años, el año pasado era Regina, ahora es Alejandro, soy orgulloso padre de un hijo trans. Parte de mi felicidad es compartir su identidad"...



#### **OPINIÓN**

## La ética en las publicaciones científicas

**Gerardo Gamba\*** gerardo.gambaa@incmnsz.mx



a semana pasada en "El Economista" se publicó un artículo intitulado "Investigación en México y la falta de ética en las autorías" en la que se comenta el asunto de manera muy clara y aguda. Estoy de acuerdo con que el asunto es un problema. Lo que a mi juicio demerita al artículo, supongo que, por no conocer el medio, es que se juzga y acusa a personas sin fundamento.

Es un hecho que existen comportamientos no éticos en las publicaciones científicas, no solo en México, sino en todo el mundo, aunque con diferentes grados. El problema se origina por dos razones. La primera es que los sistemas evaluadores de la ciencia se basan en las autorías de los artículos publicados. Es decir, le dan peso a que el nombre del individuo aparezca en los autores y no, a que tanto participó en realidad en la generación de conocimiento. La segunda es

que, en relación con las autorías en publicaciones, en las instituciones académicas hay tres tipos de personas: los científicos buenos y productivos, los científicos mediocres, cuya producción es poca y de mala calidad, y los que no son científicos.

El científico lo que busca es generar conocimiento original y cuando considera que lo tiene, publica un artículo para comunicarlo. Su fin es el conocimiento, no el artículo. Como colabora con otros grupos, en algunos artículos es el autor responsable y en otros es coautor. La clave está en el balance, pero con su propio trabajo tiene suficiente para ser bien evaluado. Los otros, lo que quieren es obtener los beneficios sociales y/o económicos asociados con ser calificado como científico y entonces, buscan la forma de ser autores, para aprovechar que los sistemas de evaluación se basan en las autorías y no en el trabajo original de cada uno.

Definir a un científico con base a ser autor de artículos es similar a definir como cirujano a todo aquel que esté en el quirófano. En esta analogía, nuestro sistema evaluador consideraría como cirujanos también a los anestesiólogos, instrumentistas, circulantes y, a quien se meta al quirófano, porque quiere que crean que es cirujano. ¿A quién dejarías que te opere la vesícula biliar? ¿A quién ha estado presente en muchas colecistectomías o al que hizo las colecistectomías?



Como hay un beneficio social y económico al ser autor, las razones poco éticas para que esto ocurra son variadas. 1. Es el jefe que abusa de su poder. Inclusive para ser el autor responsable, aunque no sabe ni cómo se hizo el estudio. 2. Participación en la atención de los enfermos relacionados con el reporte, por lo que se condiciona la autoría para facilitar algún dato. 3. Se solicita la autoría para proporcionar un reactivo o facilitar el uso de un equipo de laboratorio. 4. Es el amigo, pareja o cónyuge del autor responsable. 5. Complicidad ante la baja productividad: si me pones tú, te pongo yo y así, tenemos más puntaje.

Si los sistemas evaluadores otorgaran

el beneficio de las publicaciones a quienes de verdad demostraran haber generado conocimiento o herramientas útiles y originales, habría menos corrupción en la inclusión de autorías y se promovería de verdad el desarrollo de la ciencia. Consciente de los abusos, hace dos años propuse que debiésemos tener un comité que vigile los aspectos éticos en las publicaciones y defienda a quienes manifiesten ser víctimas de abuso al respecto. Desafortunadamente, esto no existe todavía. •

\*Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán e Instituto cas, UNAM

# Empieza ruta para renovar dirigencia del PAN; levantan la mano liderazgos

Sobre la mesa habrá "una profunda reflexión y análisis sobre las pasadas elecciones"

#### Alejandro Páez

nacional@cronica.com.mx

n medio de la lluvia de críticas interna tras la debacle electoral del 2 de junio que incluyó la pérdida de la gubernatura de Yucatán, el PAN enfrentará una semana de definiciones donde pondrá en marcha su proceso de análisis y reconstrucción hacia el futuro luego de los resultados de estos comicios donde se incluye la renovación de su dirigencia nacional para sustituir a Marko Cortés.

Para ello, este sábado, 29 de junio, el PAN llevará a cabo una sesión extraordinaria del Consejo Nacional donde se pondrá sobre la mesa la renovación de la dirigencia nacional y el de otros comités estatales pero también se realizará "una profunda reflexión y análisis sobre las pasadas elecciones" donde se perfilan pérdida de diputados, senadores y hasta una gubernatura.

Tan pronto pasaron las elecciones y sus resultados poco favorables para Cortés, panistas como la ex legisladora, Adriana Dávila (quien contendió contra Markjo Cortés en la pasada contienda interna) ya levantó la mano para la dirigencia nacional del PAN.

Lo mismo el senador Damián Zepeda y el diputado Jorge Romero, a quien se ubica como parte del grupo de Marko Cortés.

En el Consejo Nacional se propondrán dos comisiones: una de análisis, diagnóstico del país y del partido, que genere propuestas concretas de mejora y la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional que tendrá la encomienda de trazar la ruta y fechas para la elección por la presidencia nacional del blanquiazul.

Se propondrá integrar la Comisión Especial de análisis de los resultados electorales, diagnóstico del partido y del país, a fin de que se generen propuestas específicas para la implementación de mejoras concretas en el partido, la conducción de sus grupos parlamentarios y gobiernos, ante la nueva realidad que enfrenta México.

También se conformará la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional, para que en su momento convoque a la renovación de la Dirigencia Nacional.

En días pasados, 13 ex gobernadores del PAN exigieron a la dirigencia de ese partido abrir el proceso a la ciudadanía, más allá de la militancia y no hacer acuerdos previos con los llamados "padroneros" al interior del partido, que son los liderazgos locales que controlan las firmas de militantes a favor de alguno de los aspirantes.

En un comunicado los ex exgobernadores de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña y Alberto Cárdenas, de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas, de Nuevo León, Fernando Canales Clariond, de Guanajuato, Héctor López Santillana, Carlos Medina Plascencia y Juan Carlos Romero Hicks.

Asimismo de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, de Morelos, Marco Adame Castillo, de san Luis Potosí, Marcelo de los Santos Fraga, de Querétaro, Ignacio Loyola Vera, y de Baja California, Ernesto Ruffo Appel reconocieron que los resultados de la jornada electoral del 2 de junio, el electorado les envió un mensaje a su partido: "Cambias o te vas".

Los exgobernadores anunciaron que en próximos días estarán convocando a sesiones de trabajo donde se buscarán definiciones para el partido. •

# Cáncer de riñón: enfermedad que se detecta incidentalmente

En México cada año se diagnostican alrededor de 6,420 casos de cáncer de riñón

#### Cecilia Higuera

nacional@cronica.com.mx

Cada año en nuestro país se diagnostican alrededor de 6,420 nuevos casos de pacientes con cáncer de riñón, de los cuales, alrededor del 50% muere a causa de esta enfermedad, que se diagnostica en etapa avanzada.

En este sentido, el doctor Alan Reyes Mondragón, Oncólogo Médico del Hospital Zambrano Hellion de TecSalud, destacó que el principal síntoma de este tipo de cáncer es la presencia de sangre en la orina sin que haya dolor, sin embargo, enfatizó, apenas entre un 20% y el 25% de los pacientes presentan esta señal.

El cáncer de riñón en etapas tempranas es asintomático y regularmente las señales comienzan a manifestarse cuando los tumores ya superan los 6 o 7 centímetros.

En este sentido, destacó la importancia de acudir a revisiones médicas de rutina, debido a que ello permite una detección temprana de la enfermedad, con un mejor pronóstico para los pacientes, ya que en la mayoría de los casos se diagnostica de manera incidental por estudios de rutina.

Recordó que el cáncer de riñón se caracteriza por la formación de células atípicas que no corresponden al tejido renal habitual, conocido como tumor renal, y pueden afectar a uno o los dos riñones y su principal función, es filtrar la sangre y desechar líquidos del organismo.



Del total de casos detectados anualmente, el 50% termina con la muerte del paciente porque el diagnóstico se realiza en etapas ya avanzadas.

Refirió que datos del Globocan de 2022, señalan que en nuestro país el cáncer de riñón se ubicaba en el onceavo lugar en términos de incidencia epidemiológica, se diagnostican alrededor de 6,420 casos al año, de los cuales 3,300 pacientes fallecen en etapa avanzada, es decir, cerca de un 50%.

En su oportunidad, el doctor Juan Miguel Estrada Bu-

janos, especialista en urología del Hospital Zambrano Hellion, dijo que entre los principales síntomas se encuentran el dolor persistente en la zona lumbar, pérdida de peso de manera inesperada y la presencia de sangre en la orina sin dolor asociado.

Además de los síntomas, hay diferentes factores de riesgo asociados con este cáncer, como la edad avanzada (entre los 60 y 80 años), así como hábitos que dañan la salud del organismo en general tales como el tabaquismo, así como padecer hipertensión, obesidad y el consumo prolongado de medicamentos para el dolor.

Es importante tener en cuenta que en la mayoría de los casos, el cáncer de riñón se forma de manera espontánea sin un antecedente genético, sólo 3% de los casos de cáncer de riñón se asocia a un factor hereditario •

#### Edomex estrecha lazos con ONU para garantizar derecho al agua

Con el objetivo de enriquecer el nuevo modelo de gestión del agua, el Gobierno del Estado de México ha estrechado lazos con la Organización de Naciones Unidas para garantizar el acceso universal al vital líquido como un derecho humano para la vida.

Al ofrecer una ponencia en la Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores en Toluca, el Relator Especial sobre los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento, Dr. Pedro Arrojo Agudo, afirmó que el agua debe ser priori"ad para cualquier gobierno, por ello revital líquido y promover una go- cuantas manos.

bernanza democrática del agua.

"Hacer las paces con nuestros ríos, humedales, acuíferos para recuperar esa ingeniería natural que funciona si la dejamos funcionar, y el otro desafío es, promover una gobernanza democrática del agua, entendida como un bien común y no como una mercancía".

Además, de eso dijo que es necesario que cualquier modelo de gestión del agua debe tener un enfoque de derechos humanos, donde se priorice a las comunidades campesinas y pueblos originarios porque no pude ser que el vital líquido solo comendó hacer las paces con el se concentre en manos de unas













# El SNTE educará desde las aulas cómo cuidar y usar el agua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) celebra la acción y la califica de ejemplar

#### Gerardo González

nacional@cronica.com.mx

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SN-TE) educará y concientizará desde las aulas sobre el uso responsable y el cuidado del agua, informó el secretario general de la organización, Alfonso Cepeda Salas.

Ante la crisis hídrica que enfrenta el país, el SNTE lanzó la campaña "¡El agua es vida, el agua se agota! iCuidemos el agua!", para educar frente a grupo cómo usar diferente el vital líquido y eficientizar su uso.

Cepeda Salas habló así al poner en marcha la campaña, dijo que "la escuela es uno de los espacios de acción social más importantes para transmitir a las nuevas generaciones la relevancia de participar en la construcción de un mundo mejor".

Añadió que, al compartir el conocimiento, niñas, niños y adolescentes pueden influir en sus familias y vecinos para adoptar prácticas más responsables con el medio ambiente.

"Tenemos claro que, si México no hace frente al desafío del cambio climático y de sus consecuencias vitales, el desarrollo y la prosperidad compartida se alejarán del horizonte", expresó en el majestuoso Centro Cultural del México Contemporáneo.

#### **EDUCAR PARA CUIDAR EL AGUA**

El Maestro dirigente pidió a sus agremiados hacer "conciencia con nuestros estudiantes, con los padres de familia; educar

#### Listo para presentar agenda de trabajo a Claudia Sheinbaum

Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tiene lista la agenda que promoverá ante el gobierno que encabezará la próxima Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El dirigente adelantó que los temas a tratar buscan beneficiar a la escuela pública y a las personas que hacen posible su funcionamiento; "tenemos que demostrar que somos los mejores maestros, que somos las mejores maestras".

para el cuidado del agua es una responsabilidad que en el SNTE asumimos para asegurar la vida y el desarrollo de los seres humanos".

Subrayó que en nuestro país vivimos una sequía que amenaza con dejar sin agua a gran parte de la población, por eso "en el SNTE nos hemos dado cita para emprender una de las movilizaciones más importantes: cuidar el medio ambiente".

Con esta campaña, los trabajadores de la educación promoverán acciones concretas que pueden desarrollarse en casas, escuelas y comunidades, para construir una nueva cultura sobre el uso racional, captación y reuso del agua.

Además de la información que se compartirá en las aulas y redes sociales durante todo 2024, Cepeda Salas invitó a la comunidad educativa a elaborar proyectos para el cuidado del agua y a comprometerse con acciones para preservar el planeta.

Dijo que los proyectos que cada comunidad diseñe, pueden ser registrados en las secciones sindicales de la organización.

#### **CONAGUA CELEBRA LA CAMPAÑA**

Por su parte, a través de un mensaje en línea, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Arturo Martínez Santoyo, celebró la iniciativa del SNTE y felicitó al maestro Cepeda por la puesta en marcha de la estrategia, incluso la calificó como "ejemplar".

Sostuvo que la participación de las comunidades escolares, bajo la guía de los Maestros, "permitirá fortalecer la conciencia sobre el cuidado del agua y administrarla correctamente, como bien personal, de los pueblos y los países".

A la ceremonia acudió Jesús Heriberto Montes Ortiz, gerente de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos de la Conagua, quien también reconoció al SN-TE por emprender esta medida.

Expresó que el trabajo de los maestros es fundamental, "porque los mensajes que transmiten prevalecen toda la vida y generalmente son heredados a los hijos"•

#### Realiza Sedener conferencias internacionales de transición energética

Dentro de las actividades de la Secretaría de Desarrollo Energético en el Congreso Mexicano del Petróleo, se realizaron siete conferencias de talla interna-

cional referentes a la nueva transición energética en el estado.

Con la inauguración el día jueves, el stand de la SEDENER Monitoreo y Mitigación" comenzó con la

conferencia "Impacto Ambiental de la Captura y Almacenamiento de CO2: Estrategias de Monitoreo y Mitigación", a cargo de Elisa María Garza, catedrática del Tecnológico de Madero. Minutos después, se recibió la primera ponencia internacional por Luis Gerardo Navarro Tovar, de la University of Edinburgh, con el tema "Extracción Sostenible de Litio y Valorización de Desechos de Batería".

Dentro del mismo día, Carlos Gómez, de la empresa francesa Geostock, expuso sobre el "Almacenamiento de Gas en Yacimientos Subterráneos" y Federico Salas, de la Universidad de Utah, cerró el día con la conferencia "Caracterización de Yacimientos a través de Propiedades Elásticas".

El día viernes *Arrancó con:* se efectuó un diálogo interinstitu-"Impacto Ambiental cional nombrado de la Captura y "Aciertos y Retos Almacenamiento de en el Desarrollo CO2: Estrategias de de Proveedores", que presidió el secretario José Ra-

> món Silva, además de contar con la presencia de Roberto Arizpe, de Adinco; Rafael Guerrero, de la CNH; Beatriz Marcelino, del Grupo CIITA; y César Reyes, presidente de la CEGISTAM.

> Rafael Guerrero expuso sobre las actividades en el Campo Trion y cómo trabaja la Comisión Nacional de Hidrocarburos para llevar de la mano la excelencia y el cuidado del medio ambiente en la extracción del petróleo.

> Para el cierre, la CENAGAS, la SEDENER y la Secretaría de Economía de Tamaulipas presentaron el programa PRONICE.







# Sheinbaum seguirá consolidando a la Guardia Nacional como parte de la Sedena

Aseveró que en tan solo cinco años, la Guardia Nacional ya tiene el reconocimiento del pueblo de México

#### Continuidad

#### Cecilia Higuera

nacional@cronica.com.mx

La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se comprometió a que a durante su gestión que inicia el próximo 1º de octubre, seguirá fortaleciendo y consolidando a la Guardia Nacional, "como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, con la reforma constitucional que está en puerta en el Congreso de la Unión".

Señaló lo anterior, en el marco de la ceremonia de inauguración de las instalaciones de ese organismo policial en Santa Cruz Xoxocotlán, el estado de Oaxaca, evento encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum Pardo, aprovechó la oportunidad para agradecer a los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina "por lo que le han dado y lo que le dan a nuestra patria".

Aprovechó el momento para agradecer al general Luis Crescencio Sandoval —titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)—, así como al almirante José Rafael Ojeda —secretario de Marina—, "por lo que le han dado y lo que le dan a nuestra patria, por lo que le dan al pueblo de México, y a la nación. Gracias a todas y todos los que forman parte de esta noble institución larga vida a la guardia nacional".

La presidenta electa de México refirió que al inicio el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó también una profunda transformación de nuestro país.

Con el mandato del Jefe del Ejecutivo, el gobierno de México dejó de velar por unos cuantos y comenzó a velar por el pueblo de México, mucho ha cambiado desde entonces desde los programas del bienestar que han mejorado la calidad de vida de quien menos tienen, hasta las grandes obras estratégicas como el tren interoceánico, el Tren Maya, la refinería, obras estratégicas que muestran el rumbo de nuestro país.

También la conformación de nuevas instituciones públicas, abundó, una de ellas el IMSS-Bienestar, que es una institución pública para brindar salud a nuestro pueblo.



Sheinbaum encabezó la inauguración de instalaciones de la GN en el estado de Oaxaca.

"La otra gran institución que se ha conformado con esta transformación es la Guardia Nacional, una institución que tiene el objetivo de la seguridad pública, de cuidar al pueblo de México con disciplina, con honestidad, con entrega, procurando justicia y paz", estableció.

En su oportunidad, el general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), reconoció que —a casi cinco años de la

"El gobierno de México dejó de velar por unos cuantos y comenzó a velar por el pueblo de México, mucho ha cambiado desde entonces desde los programas del bienestar que han mejorado la calidad de vida de quien menos tienen"

conformación de la Guardia Nacional—, hoy se cuenta con más de 130 mil efectivos desplegados en todo el país, de los cuales 29 mil son mujeres.

En su discurso, aprovechó para dirigirse personalmente al Presidente López Obrador: "quienes formamos parte del Ejército y Fuerza Aérea le agradecemos la confianza que tuvo hacia esta institución para sentar las bases de la Guardia Nacional y ser el pilar fundamental para su fortalecimiento".

Y enfatizó que otras instituciones similares del mundo "han requerido décadas para su conformación, con la Guardia Nacional de México en un tiempo récord se han alcanzado logros impensables que hoy son palpables".

"Estamos ciertos que aún falta camino por recorrer, pero también de que vamos por la ruta correcta, por lo cual señor presidente, doctora Claudia Sheinbaum tenga la certeza que la Sedena sin descuidar sus misiones constitucionales continuará acompañando a este cuerpo policial, porque nos queda claro que es la máxima institución de seguridad que tiene como objetivo alcanzar la justicia y la paz que anhela la ciudadanía".

A su vez, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC) enfatizó la importancia de que se "aterrice", el proyecto original de integrar a la Guardia Nacional a la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional.





#### **RIESGOS Y RENDIMIENTOS**

Julio Brito A. @abritoj



- \* Vector, líder por ingreso neto en casas de bolsa
- \* Meta y Apple analizan alianza en IA: Analistas
- \* Catapulta el nearshoring contrucción industrial

ector Casa de Bolsa, que lleva **Edgardo Cantú Delgado** se colocó nuevamente en primer lugar de las casas de bolsa en México por Ingreso Neto, de acuerdo con el último reporte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que lleva **Jesús de la Fuente**. Al cierre del 2023 reportó 3,517 millones de pesos de Ingreso Neto Operativo, consolidándose así como la casa de bolsa independiente con mayor solidez de México.

Vector es la única casa de bolsa cien por ciento capital nacional. "Este logró representa un aumento del 10% en comparación con los resultados del mismo periodo del año anterior, donde Vector también se posicionó en el segundo lugar del sector de acuerdo a los ingresos totales con 3,201 millones de pesos".

En los últimos cinco años, Vector ha logrado un crecimiento anual sostenido del 10% entre Vector Casa de Bolsa y VectorGlobal, su brazo internacional, y reportó que superó los 251 mil millones de pesos en activos custodia de forma consolidada al cierre del 2023, lo que refleja la solidez y estabilidad. De cara al 2025, Vector pretende alcanzar los 300 mil millones de pesos de activos custodiados, para lograr esta meta, la Casa de Bolsa dirigida por Edgardo Cantú, se enfocará en tres pilares estratégicos.

La primera se refiere a consolidar su proceso de administración y supervisión en sus carteras de activos financieros, como acciones, bonos, fondos de inversión, entre otros activos.

La segunda Internacionalización, actualmente Vector se mantiene como la única Casa de Bolsa Independiente mexicana global, con presencia en 11 países a través de su subsidiaria VectorGlobal. Este año la estrategia de diversificación geográfica continuará fortaleciendo su presencia en mercados internacionales, particularmente en Canadá, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Perú, Venezuela, Brasil, Uruguay y Panamá, además seguirá explorando otros mercados

Y la tercera es innovación y transformación Digital: "Vector siempre ha estado a la vanguardia de la innovación tecnológica, adoptando nuevas tecnologías para mejorar sus servicios y brindar una experiencia superior a los usuarios. La empresa ha realizado inversiones importantes en plataformas y aplicaciones de vanguardia que proporcionan datos de mercado, herramientas comerciales y análisis de inversiones en tiempo real, permitiendo a los usuarios tomar decisiones informadas y gestionar sus carteras de forma eficaz".

**LÍDER.** Por el nearshoring la construcción industrial en México está viviendo un auge significativo, impulsado en gran parte por el nearshoring y la creciente demanda de infraestructura; Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que lleva **Graciela Márquez**, el sector de la construcción registró un crecimiento del 17.9% anual a inicios de 2024, siendo el sector con mayor crecimiento en la actividad industrial a nivel nacional.

**ALIANZA**. La empresa matriz de Facebook, Meta Platforms, propiedad de **Mark Elliot Zuckerberg** analiza la integración de su modelo de inteligencia artificial generativa en el sistema recientemente anunciado para los iPhones de Apple, según informó el domingo *The Wall Street Journal*.

**NOMBRAMIENTO.** La farmacéutica Ferrer, nombró a la española **Beatriz Vila Moran** como Country Manager en México en sustitución de Jorge Candia, quien durante más de cinco años ha liderado el crecimiento de la filial aquí. Candia ha sido nombrado LatAm Region Director y asumirá el cargo de gerente de todas las filiales de Ferrer en Latinoamérica, que actualmente están ubicadas en Chile, Centro América y Caribe, Perú y México •



Al cierre de 2023, el índice de cartera vencida del Infonavit fue de 14%.

# Ordena INAI a Infonavit informar sobre derechohabientes con "créditos impagables"

Que una persona cuente con información útil sobre la deuda de su crédito hace la diferencia entre que pueda o no conservar su patrimonio, aseveró la comisionada Norma Julieta del Río Venegas

#### Alejandro Páez

negocios@cronica.com.mx

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó al Infonavit informar sobre el número de derechohabientes que cuentan con un crédito catalogado como "deuda impagable" los criterios utilizados para catalogarla de tal manera y las acciones que se pueden implementar cuando se cae en ese escenario.

Que una persona cuente con información útil sobre la deuda de su crédito hace la diferencia entre que pueda o no conservar su patrimonio aseveró la comisionada, Norma Julieta del Río Venegas

"Este recurso muestra con claridad la importancia del acceso a la información como llave o puente para garantizar otros derechos, en este caso el de la vivienda", explicó.

Un particular solicitó al Infonavit esta información desglosada por estado al 24 de marzo de 2024, pero el instituto de vivienda no atendió cada uno de sus requerimientos.

Luego de una revisión, el INAI a través de la Comisionada del Río Venegas determinó que la búsqueda de información realizada por el Infonavit no fue exhaustiva ni congruente y que las Subdirecciones Generales de Gestión de Cartera, de Planeación Financiera y Fiscalización y de Crédito pueden dar respuesta puntual a la solicitud de información.

Por ello, modificó la respuesta del Infonavit y le instruyó hacer una búsqueda exhaustiva con un criterio amplio en todas sus áreas competentes.

Al cierre de 2023, el índice de cartera vencida del Infonavit fue de 14%, a diferencia de la administración pasada, donde se mantuvo en 6%.

El director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, recordó que en 2019, el Infonavit reveló cómo las administraciones anteriores maquillaban la cartera vencida porque había miles de créditos que se mantenían vigentes, pero de los cuales "no le caía un solo centavo al Infonavit".

"Había créditos que prorrogaban de manera infinita para que se mantuvieran indicadores que les resultaban convenientes y confortables, pero que no decían la verdad", indicó.

A partir de 2019, se fueron eliminando malas prácticas, generando manuales de crédito, políticas de cobranza social y estableciendo nuevos programas para revelar el verdadero índice de la cartera vencida.

Explicó que durante la pandemia de Covid-19 también se tuvieron que reestructurar 500 mil créditos, lo que también afectó a la cartera vencida.

La conversión de créditos denominados en veces salario mínimo también influyó en el alza de la cartera vencida porque se cambiaron activo de mayor valor porque estaban indexados al salario mínimo, por activos en pesos y se descuentan.

El director general del Infonavit considera que un índice de cartera vencida sano es de 13% porque el Instituto atiende a trabajadores de menores ingresos •

# Rehabilitan deportivo en la GAM donde un socavón se tragó un gimnasio

El socavón de 10 metros se originó por una fuga en el colector de aguas el año pasado

#### Gerardo Mayoral

metropoli@cronica.com.mx

El Gobierno capitalino entregó la rehabilitación del deportivo "Gertrudis Sánchez", ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de que este fuera tragado por un socavón de 10 metros de diámetro durante el año pasado.

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) destinó 20 millones de pesos en la reparación del socavón que provocó un hundimiento en julio de 2023 y en la rehabilitación de la infraestructura hidráulica primaria, mientras que la demarcación invirtió 6 millones de pesos en la remodelación de los espacios deportivos.

"El socavón fue bastante



El socavón fue rellenado y se colocó el jardín polinizador

grande, como se ha comentado aquí, tuvo 10 metros de profundidad, eso nos da una idea del tamaño del colapso; se reparó y se decidió poner ahí, donde estaba este gimnasio, un jardín polinizador, eso es lo que se reconstruyó; pero de paso, se acordó junto con las autoridades de la alcaldía Gustavo A.

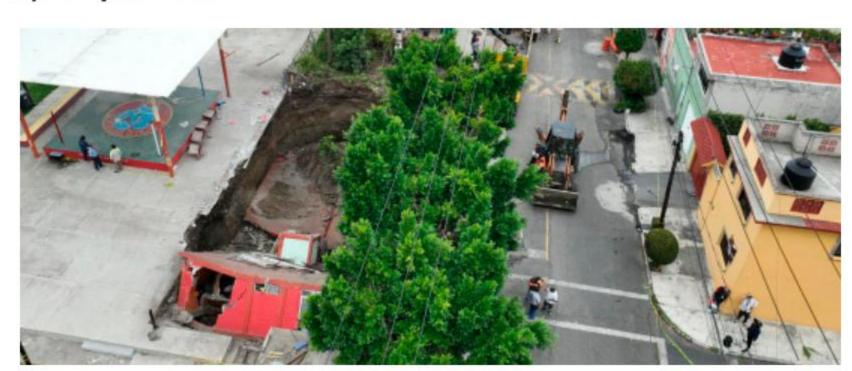

**ENTRECIUDADES** 

Madero, reparar las canchas y hacer otras obras adicionales. Además de la reparación del socavón se hicieron otras rehabilitaciones, como la cancha multifuncional de pasto sintético; son 3 mil 750 metros cuadrados, se arregló el acceso principal, se puso pintura en las canchas de voleibol y básquetbol, se colocó malla ciclónica, se puso piso de concreto, se pusieron postes y luminarias; en total, se intervino un área de 11 mil 298 metros cuadrados", detalló el jefe de Gobierno, Marí Batres.

Este deportivo, subrayó, es referencia para las familias de colonias, como Gertrudis Sánchez, San Juan de Aragón 1a Sección, Bondojito, entre otras, que realizan actividades deportivas en sus instalaciones. En cuanto a obras de rehabilitación, la de esta unidad deportiva se suma a las realizadas en materia de vivienda social, deporte y medio ambiente.

"Entregamos viviendas en Atlampa, es una colonia de la Cuauhtémoc, que está cerca de Gustavo A. Madero, entregamos 286 viviendas a personas que vivían en la calle, en campamentos, y antier inauguramos las obras de la Pista de Canotaje 'Virgilio Uribe', en Cuemanco, Xochimilco, se hicieron obras para embellecer el espejo de agua, reparar la torre de jueces, reparar las gradas; en fin, se reparó el sistema eléctrico, los baños", compartió. •

#### Salvador Guerrero Chiprés @guerrerochipres

e registra una multiplicación por siete del número de hackeos, robo de identidad, utilización de datos de tarjetas a pesar del mayor resguardo en respecto de ellas por parte de sus tenedores en comparación con los datos del año pasado.

La inseguridad ha mudado hacia el mundo digital. La depredación sin violencia ha aumentado.

Hay muchos afortunados de la grata experiencia de compras virtuales o físicas. Eso termina al recibir una advertencia de cargos inusuales y ajenos en la tarjeta bancaria o departamental. Los riesgos digitales y de la Inteligencia Artificial son

## Me clonaron dos tarjetas

mayores. Nadie está exento de ser víctima del robo de identidad.

Me ocurrió la semana pasada, el mismo día y con dos tarjetas, una de Santander y otra de Liverpool. Con la primera se realizaron cuatro compras durante unas horas por un monto superior a 20 mil pesos, la más cuantiosa a Apple; la segunda, guardada y sin uso desde hace más de un año, fue ordeñada furtivamente para pagar apuestas en Caliente la cual, por lo visto, acepta pagos sin miramientos realizados con tarjeta de una casa departamental.

Están en riesgo el derecho a la privacidad, intimidad y la ciberseguridad individual.

El uso de robots para recabar información en redes sociales, el web scraping, la venta de bases, su tráfico y alteración, son parte de una realidad a denunciar. Nombres, direcciones, números de tarjetas o telefónicos, fotos, videos, antecedentes fiscales, CURP, placas de vehículos, gustos y actividades personales son entregados voluntariamente, recopilados sin permiso o robados aun cuando se tengan todas las precauciones.

De acuerdo con el informe
The Global Risk Report 2024,
elaborado por el World Economic Forum (WEF), la inseguridad cibernética es uno de los
cinco mayores riesgos para los
próximos dos años, junto con el
clima extremo, la desinformación generada por la IA, la polarización social o política y la
crisis del costo de vida.

Para los cibercriminales, la identidad de una persona es un recurso crecientemente valioso. Entre mayor información obtienen, más herramientas poseen para crear perfiles falsos en redes sociales, estafar o extorsionar. Las afectaciones van a las

finanzas, reputación y credibilidad de las víctimas. En el mejor escenario, la información robada tendrá como destino el marketing.

Liverpool se tarda dos meses en aclarar. Santander una hora en responder emergencias en el teléfono. ¡Una hora! Y más de 30 días en restablecer servicio. La Asociación de Bancos de México, encabezada por Julio Carranza, tiene una buena oportunidad para fortalecer prevención y actualizar sus protocolos.

En México, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hay más de 30 millones de tarjetas de crédito en circulación. Y datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) indican que en 2023 hubo 30 mil casos de robo de identidad con tarjetas bancarias por más de 7 mil millones de pesos.

Entre los desafíos en seguridad que tendrán la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y la Jefa de Gobierno electa, Clara Brugada, está el fortalecimiento del patrullaje digital; la CD-MX es vanguardia nacional con el impulso a la Policía Cibernética, profundizado ahora por el Jefe de Gobierno, Martí Batres. Y falta mucho. La cifra negra en delitos digitales es superior al 90 por ciento. Brugada tiene una propuesta al respecto.

Desde el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México apoyamos jurídica y emocionalmente ante ciberdelitos. Hasta un 20 por ciento de las atenciones a través de la Línea de Seguridad o Chat de Confianza, 55 5533 5533, están relacionadas con robo de identidad y tarjetas bancarias.

Avancemos en agenda ciudadana y pública por la ciberseguridad•

# Clara tiene el mismo proyecto para las mujeres que quiero en MH, aunque no seremos sumisos ante abusos: Tabe

Sin embargo, para el edil no ha sido un

"Nosotros estamos dispuestos a trabajar por el bien de la ciudad y sumar. Independientemente de los colores, trabajaremos por los mismos propósitos"

**Entrevista** 

Jorge Aguilar metropoli@cronica.com.mx

El alcalde reelecto en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, llega por segunda ocasión a gobernar la demarcación, con 23 mil votos más que en el año 2021. En uno de los bastiones del panismo en la Ciudad de México, la administración busca reforzar el cometido que tuvieron desde el primer día de Gobierno, estar en listado de los territorios más seguros, lo cual, en sólo tres años, ocupó el "top 3" en la menor percepción de inseguridad en la capital.

camino fácil. En conversación con La Crónica de Hoy, narra que la poca relación con el Gobierno morenista de Martí Batres, llevó a una persecución y una maquinaria que tenía el objetivo de compra de votos, además de la intimidación de la Policía de Investigación (PDI), algo,

a su parecer, vergonzoso en el que se utilizaron todos los instrumentos del Estado para orientar los votos a favor de Morena.

A pesar de ello, Tabe está consciente de que el periodo electoral finalizó y es momento de trabajar a favor de sus causas más importantes, que son, colocar a Miguel Hidalgo como la alcaldía más segura y apoyar al máximo a las mujeres, jefas de familia y grupos vulnerables, aunque esta vez, con una agenda trazada junto a la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada, diálogo que espera no sea parco, si no que el trabajo tenga la finalidad de beneficiar a los más necesitados, con la condición de que no existan abusos.

AGENDA CON CLARA A FAVOR DE LAS **MUJERES, PERO SIN ABUSOS** 

"Queremos que el Gobierno de la ciu-

dad apoye, que no le den la espalda a los vecinos de Miguel Hidalgo, que no nos cierren la llave del agua, ni que aprieten en recursos, porque al final, quienes son perjudicados son los habitantes, los Gobiernos vamos y venimos. Nosotros estamos dispuestos a trabajar por el bien de la ciudad y sumar; hay muchos problemas en la ciudad y qué mejor que todos, independientemente de los colores trabajemos por los mismos propósitos por tener una alcaldía, una ciudad y un país más seguros; acabar con los problemas de desigualdad, de marginación y violencia hacia las mujeres", dijo el alcalde electo.

"Eso debemos estar enfrentando juntos, no gastar nuestra energía en contestarnos; el Gobierno ya nos agredió y nos puso el pie. La gente va a tomar a su decisión en el futuro sobre los partidos, pero de nuestro equipo hay un gran ánimo de trabajar con con quien esté al frente del Gobierno de la ciudad y al frente del Gobierno federal, eso no quiere decir que renunciaremos a nuestros valores y principios, claro que seguiremos denunciando lo que nos estamos de acuerdo".

"Querer trabajar de la mano no implica ser sumiso ni callarse frente a la injusticia ni a los abusos, se trata de ser firmes en nuestras causas y propósitos. Estoy en la mejor disposición de que tengamos una reunión para trazar la agenda de propósitos y saber cuál es la expectativa de quien va a gobernar la ciudad".

"Que sea un diálogo honesto, no que nada más lo utilicen para la foto, si no que realmente nos apoyen, así seguramente encontraremos las mismas causas. Yo he puesto primero a las mujeres y a las jefas de familia en todos los programas sociales, no renunciamos a ellos, reconocer el trabajo que hacen. Entiendo que Clara tiene también la agenda del sistema de cuidados y todo lo relacionado con el apoyo a las mujeres, entonces ahí vamos a encontrar muchas coincidencias si trabajamos de la mano".

#### **AMPLIACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES**

Además, Tabe pide que en los próximos tres años no se cierren los recursos a la alcaldía, ni que se utilice a la Contraloría y a la Fiscalía para la persecución. Igualmente, Mauricio pretende que con el diálogo, se le otorgue a la demarcación más elementos policiacos, para



que se puedan recuperar los módulos y consolidar el programa "Blinda Miguel Hidalgo", la solución que hizo que en el 2021, el territorio pasara del listado de las tres más inseguras a ser en donde sus habitantes se sienten más protegidos.

Aunque sostiene que el presupuesto que se le otorga anualmente a la alcaldía es insuficiente, su causa de programas sociales con enfoque de género no cesará; tanto el programa alimenticio "manos a la olla" y "jefas de familia" serán ampliados, asimismo, se dotará de capacitación para el empleo y que las mujeres puedan conseguir trabajo y al mismo tiempo, cumplir sus sueños.

En tanto, tiene la iniciativa de colaborar en la problemática de escasez de agua, aunque es inviable hacerlo con el "ridículo" presupuesto, lo que a su parecer, le corresponde a otras instancias del Gobierno central.

"Queremos que el Gobierno de la ciudad asuma su responsabilidad porque no tenemos recursos, quienes cobran el agua son ellos y se quedan todos los recursos de agua, no tenemos un solo peso, entonces si el Gobierno nos dice que las alcaldías deben de apoyar con sistemas de captación y nos da un fondo para promoverlo, con mucho gusto, pero si no me dan recursos para implementar modelos de captación, sería desviar lo que van para otros fines, para hacer las tareas que le corresponden a otros niveles de Gobierno".

También, considera que se debe de

Queremos que el Gobierno de la ciudad asuma su responsabilidad porque no tenemos recursos, quienes cobran el agua son ellos y se quedan todos los recursos de agua, no tenemos un solo peso...



ampliar el presupuesto anual, sobre todo en la alcaldía que recauda más dinero de impuesto predial, para que en todos los sitios se garanticen los servicios.

"Creo que está bien que los programas sociales no se dupliquen mientras no sea un pretexto para cortarnos los brazos del Trabajo Social y luego decir que no queremos dar programas sociales, porque se la pasaron en la campaña diciendo que los íbamos a quitar y terminaron quitándolos los de Morena".

"Queremos una alcaldía más saludable, rodable y sostenible, que con luminarias las calles sean transitables. El Bosque de Chapultepec es un joya del país, Miguel Hidalgo tiene lo mejor de la ciudad, es una de las tres alcaldías más seguras, la que puso primero a las mujeres, la número uno en generación de empleos, la que tiene las mejores calles y parques, con lugares privilegiados como el Bosque de Chapultepec, de Antropología, el Rufino Tamayo, el Museo Soumaya, Jumex, el Centro Banamex, el Hipódromo de las Américas y el Auditorio Nacional".

"La zona de restaurantes en Polanco y el barrio de Tacuba que es un centro comercial importantísimo en una calle muy representativa de la historia de la ciudad, la calzada México - Tacuba, ahí encuentro unos lugares para caminar pero también para disfrutar de la comida".

#### LOS BARRIOS, UNA DE LAS PRIORIDADES DE TABE

Respecto a su proyecto de tratar por igual a las colonias de alta plusvalía y a los barrios como La Pensil y Tlaxpana, comentó: "hoy se pueden ver los cambios, por ejemplo, iluminamos el deportivo José María Morelos y Pavón, hoy se tiene la vista de un parque, antes era una barda. Hay otras colonias que también han mejorado muchísimo, por ejemplo Ángel Zimbron con las calles súper iluminadas y las banquetas de primera, también gracias al trabajo de los vecinos. Gobernamos para todos no solamente para quienes nos apoyaron, sumamos a mucha gente que no nos apoyaba y se dieron cuenta que no los excluimos".

"Nuestros contras dijeron que no íba-

mos a apoyar a los barrios, es donde más se hizo que antes con los Gobiernos que se decían populares y resultaron menos generosos con los barrios".

En una nueva oportunidad de Gobierno, Tabe proyecta una alcaldía de "piso parejo" con mujeres y hombres; ahora que cuenta con una importante reducción de inseguridad en delitos, es momento, de la mano de activistas y organizaciones, de erradicar problemas de adicciones, violencia y de descomposición del entorno.

"Vamos a trabajar de la mano con grupos de autoayuda y organizaciones sociales para acabar con la violencia y bajar las adicciones. El conocimiento, la experiencia y la vocación que tienen las organizaciones sociales y los activistas, quienes han luchado por una causa, hay que reconocerlo, retomarlo y apoyarlo para ser instrumento de cambio y de mejor en la comunidad, qué mejor que sean quienes han dedicado su vida a luchar por una causa. Nos piden apoyo los grupos de alcohólicos anónimos y es muy importante trabajar con esos grupos para reducir las adicciones y seguramente vamos a poder salvar muchas vidas"•

> El Bosque de Chapultepec es un joya del país, Miguel Hidalgo tiene lo mejor de la ciudad, es una de las tres alcaldías más seguras

### A Bukele no le gustan los "abrazos"

# El Salvador suma 120 días sin asesinatos de 140 que lleva 2024

La guerra de Bukele a las pandillas, basada en lo opuesto a la estrategia de AMLO de "abrazos, no balazos", logró en dos años que El Salvador pase de ser el país con más homicidios de América Latina al que menos; pero, antes de que otros líderes de la región caigan en la tentación de copiar el "milagro", deberían recordar un caso similar que acabó en pesadilla



El Presidente Bukele.

#### **Especial**

#### Fran Ruiz

mundo@cronica.com.mx

Hace una semana, la Policía Nacional salvadoreña publicaba el siguiente tuit: "Finalizamos el martes 18 de junio, con 0 homicidios en el país", completando así nueve días seguidos sin asesinatos y 120 días con saldo blanco de los 140 transcurridos desde el 1 de enero de 2024 hasta el martes de la semana pasada.

En un país asociado con la violencia de las pandillas, este récord de días sin homicidios suena tan raro como lo fue el caso contrario: cuando fue noticia el asesinato de una joven el 14 de enero de 2017 en Islandia, uno de los poquísimos países del mundo donde la lacra del homicidio doloso es prácticamente inexistente.

Este sueño islandés —una utopía en América Latina, la región más violenta de mundo debido a su desigualdad, la impunidad y la presencia cercana de EU, el mayor consumidor de drogas del mundo...y el mayor tradicante de armas— es el que espera lograr el joven Nayib Bukele, el presidente-influencer salvadoreño, con su estratégia de "cero tolerancia" con los criminales, siguien-

do un modelo parecido al que impuso con éxito a finales de los 90 el alcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani, y en la dirección contraria a la estrategia de "abrazos, no balazos" que aún promueve el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pese a su evidente fracaso.

#### DEL MÁS VIOLENTO AL MENOS

Según Insight Crime, en 2015 la tasa de homicidios de El Salvador en 2015 fue de 106.3 por cada 100,000 habitantes, recuperando el primer puesto en el ranking de los países más violento del mundo, que tuvo en la década de los 90 — tras la guerra civil y el surgimiento de las pandillas— y que hace nueve años arrebató de nuevo a la vecina Honduras.

Pero en 2023 la situación dio un vuelco de 180 grados. El Salvador cerró con una tasa de homicidios de 2.4 por cada 100,000 habitantes, la tasa más baja de América Latina, dejando rezagados en este combate a países pacíficos como Uruguay (11.2), o a las dos potencias regionales, México (23.3) y Brasil (18.7), y desde luego a estados fallidos como Haití (40.9), o el caso más alarmante de Ecuador, que pasó de ser un país relativamente tranquilo a uno de los más violentos del mundo (44.5).

Pero ¿qué ha pasado para que el país de la Mara Salvatrucha tenga ahora la mitad de la tasa de homicidios que EU (6.2) y haya alcanzado a Canadá (2.2)?

#### PRIMERO, INTENTÓ EL "ABRAZO"

Cuando Nayib Bukele se impuso en las elecciones de 2019 a su antiguo partido, el FMLN (exguerrilla) y a Arena (derecha), heredó una tasa de 103 homicidios por cada 100,000 habitantes, que colocaba a El Salvador entre los países más violentos del mundo.

El 20 de junio de 2019, a tan sólo veinte días de asumir el poder, Bukele lanzó el "Plan Control Territorial", cuya primera fase fue contar con el Ejército para recuperar el control en las zonas del país en manos de las mafias. La segunda fase del plan se enfocaba en modernizar todas las fuerzas armadas del país, dotándolas de mejores equipos a la Policía Nacional Civil (PNC) y Fuerza Armada de El Salvador (FAES) con mejor armamento, chalecos antibalas, radios, mejores patrullas, helicópteros, drones, cámaras nocturnas en las calles y mejores puestos policiales.

Para financiar su ambicioso plan de modernización de las Fuerzas Armadas



solicitó al Congreso que le autotizara pedir a Estados Unidos un préstamo de 109 millones de dólares, pero se topó con la negativa de los diputados del FMLN y de Arena, que hicieron causa común contra el presidente, aprovechando que el partido de Bukele, Nuevas Ideas, era minoritario en el Legislativo, y alegando que no había transparencia en cuanto al destino final del dinero, en manos de un presidente al que acusaban ya de tener tics autoritarios.

Efectivamente, la reacción de Bukele llegó en forma de una exhibición de autoritarismo inédita. El 9 de febrero de 2020 irrumpió en el Congreso rodeado de militares armados para exigir que le firmaran su plan contra la violencia.

Menos de un año después desde la aplicación de su Plan de Control Territorial, los resultados estaban a la vista:



La secretaria de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, enviada a El Salvador por el presidente Javier Milei para que copie el método Bukele contra la violencia, observa a los presos de la macrocárcel mandada a construir por el presidente salvadoreño.

nas a los líderes pandilleros (de 40 a 45 años) y de los miembros de la pandilla (de 20 a 30 años).

En estos casi dos años y medio de El Salvador bajo "estado de excepción", la población reclusa ha pasado de 30 mil a casi 100 mil. Las imágenes de cientos de presos, hacinados y agachados bajo las botas de los uniformados ha causado preocupación entre activistas y algunos gobiernos, pero también ha causado admiración entre algunos líderes de la región, como el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y el argentino Javier Milei, quien envió a su secretaría de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, a visitar la nueva atracción de El Salvador, la macrocárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), para replicar en Argentina el mismo modelo, pasando por alto las más de 6 mil denuncias de atropellos a los derechos humanos, en su mayoría por detenciones arbitrarias, torturas e incluso desapariciones.

Pero el veredicto popular es inapelable: Bukele fue reelegido en febrero de 2024 con el 85% por ciento de los salvadoreños, un récord mundial, y lo hicieron presentando un dato contundente: en 2015 fueron asesinados 6,656 salvadoreños, una cifra muy dura de digerir para un país de apenas 6.2 millones de habitantes; mientras que, en 2023, ya bajo el gobierno de Bukele, fueron asesinados 154, la menor cifra desde que hay registros,

Pero sería un error trágico interpretar este apoyo arrollador en las urnas como una licencia para reprimir impunemente y caiga en la tentación de la deriva autoritaria, sin someterse al control de los otros poderes y de la prensa.

También en su día el pueblo peruano premió a Alberto Fujimori cuando logró derrotar al terrorismo (y exhibió al líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, con su uniforme de preso), pero el presidente acabó asestando un autogolpe de Estado, tras el cual extendió su paranoia persecutoria antiterrorista a decenas de miles de peruanos, miles de los cuales fueron torturados y asesinados.

Bukele ya ha logrado o está en camino de derrotar la violencia de las maras, algo inconcebible hasta hace poco; en sus manos está que no siga el camino autoritario y represor de Fujimori y que remate esta proeza combinando la firmeza contra el crimen con el respeto a los derechos humanos de todos, de los presos y de los ciudadanos.

los asesinatos disminuyeron un 51.3%, un éxito que fue cuestionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que denunció que esta caída de la violencia se debió en gran parte a que el gobierno de Bukele había negociado en secreto con las maras (pandillas criminales) para liberar a líderes en la cárcel, a cambio de paz en las calles.

El gobierno salvadoreño negó que Bukele hubiera pactado con la Mara Salvatrucha y enfrió las relaciones con Washington. Pero, el 9 de noviembre de 2023, las autoridades mexicanas anunciaron la captura de Élmer Canales Rivera, alias Crook, uno de los miembros históricos de la Mara Salvatrucha, quien supuestamente debía estar en una cárcel salvadoreña.

En cualquier caso, esta política de "abrazos, no balazos" de Bukele fraca-

só antes incluso de que se conociera el arresto en México del líder criminal, luego del estallido de la violencia del 25 y el 27 de marzo de 2022, que dejó un récord de 88 asesinatos.

#### **GUERRA SIN CUARTEL**

Ese mismo domingo 27 de marzo de 2023, que coronó un fin de semana sangriento, Bukele dio un puñetazo en la mesa y declaró la guerra sin cuartel a las pandillas.

Desde entonces impera el estado de excepción en El Salvador, que tiene una duración de treinta días, pero que se ha prorrogado de manera consecutiva hasta nuestros días, y que aumentó el tiempo de detención sin cargos de tres a quince días, permitió al gobierno vigilar las comunicaciones de la ciudadanía sin una orden judicial, y aumentó las pe-

En 2015 fueron asesinados 6,656 salvadoreños; en 2023, ya bajo el gobierno de Bukele, fueron asesinados 154, la menor cifra desde que hay registros



# Nuestra poesía hoy debería ser esa que puedes leer en el Metro o antes de dormir: Antonio Orihuela



Antonio Orihuela participó en la Feria del Libro de la Frontera (Felif).

El poeta relata en la Felif detalles sobre la poesía de la "conciencia" o de la línea clara, surgida en España en los sectores populares tras el franquismo

#### **Entrevista**

#### Reyna Paz Avendaño

@reynisapaz

Antonio Orihuela (Huelva,1965) es un poeta que narra las violencias de la clase obrera, es el escritor que pone la mirada en los rostros de los desaparecidos y el autor que evidencia las jaulas sin rejas impuestas por el capitalismo a la humanidad.

En entrevista con "Crónica", a propósito de su participación en la Feria del Libro de la Frontera (Felif), el autor platica sobre la poesía de la conciencia, movimiento al que pertenece y que surgió en España en la década de los 90; además comparte su reciente investigación sobre escritoras acalladas por el franquismo.

"En España, surgió algo azaroso: somos la primera generación que asiste a la universidad, somos los primeros hijos de obreros que estudian ese grado académico. La universidad en España, hasta los años 70, era de élite, no había posibilidades para que las clases populares accedieran", afirma.

Orihuela señala que también se les entregó una herramienta que nunca habían tenido: la poesía escrita, y eso significó la posibilidad de narrar su mundo.

"Nuestro mundo no es el de la clase dominante ni de la burguesía, es un mundo de obreros que viven en barrios "Nuestro mundo no es el de la clase dominante ni de la burguesía, es un mundo de obreros que viven en barrios de la periferia

El poeta celebra, en cierta medida, que la poesía no sea un género de masas y que las editoriales no le presten tanta atención: "Eso nos ha ayudado a ser libres" de la periferia, que tienen oficios humildes, que sus madres son amas de casa o trabajadoras del hogar, por eso nuestra poesía de pronto empieza a ser una novedad porque comienza a hablar de cosas que nunca antes habían estado en los versos", indica.

Ejemplo de lo anterior, es el inicio de sus poemas disidentes: Se enterraban 18 trabajadores / pero en la televisión solo salían / los rostros del poder. / Se enterraban 18 puestos de trabajo / que en el plan de futuro de la empresa / abaratarán costes para siempre.

A la poesía de Orihuela y sus contemporáneos como Jorge Riechmann, Eladio Orta, Isabel Pérez Montalbán y Eva Vaz, se le nombró poesía de la conciencia.

"El mundo de los de abajo con el mundo de los de arriba sólo se tocan en un espacio muy concreto, en el trabajo. El resto del tiempo son dos mundos que viven absolutamente separados", asegura.

Otro término para referirse a estos autores es "los poetas de la línea clara".

"La línea clara significa que lo que escribe se entiende. Nuestra poesía hoy debería ser esa que puedes leer en metro o antes de dormir, pero ocurre que popularmente el concepto que tenemos de poesía no está ahí, está en la oscuridad y en lo incomprensible, es una barrera que no hemos sido capaces de romper", señala Orihuela.

El poeta que desde 1999 coordina los encuentros anuales "Voces del extremo" celebra, en cierta medida, que la poesía no sea un género de masas y que las editoriales no le presten tanta atención.

"Eso nos ha ayudado a ser libres. Hemos podido escribir lo que realmente sentimos. El novelista de éxito tiene que ajustarse a unos patrones para que su novela venda. Nosotros nos movemos en ediciones pequeñas de 300, 500 y 700 ejemplares, pero esos libros llegan a una comunidad lectora libre, que saben que detrás no está la voz del amo", expresa.

#### ¿Es la clase obrera la que vive mayores violencias?

La violencia sobre la clase obrera es estructural. Aunque en México es diferente, en Europa uno marca distancias frente a lo que los medios de comunicación, las películas y la televisión muestran: una violencia física.

Entonces, nos preguntamos ¿dónde está la violencia? Está en los bajos salarios, en tener que trabajar 14 o 16 horas diarias, en no poder ver a tus hijos porque tienes dos trabajos. Esa es la violencia a la que, normalmente cuando escribimos, no le ponemos atención porque es más difícil de reconocer.

#### MUJERES ANARQUISTAS

El reciente libro de Antonio Orihuela se llama "Las sin amo" y es una investigación sobre las escritoras españolas anarquistas que en los años 30 del siglo pasado publicaron novelas en la Revista Blanca, sello que fue perseguido durante la dictadura.

"Sabía que en los años 30, de mucha efervescencia política y cultural en España, había habido editoriales independientes como existen ahora y una de és-

## Recibe Berta Premio Nacional de Dramaturgia

La ceremonia se realizó este sábado en Bellas Artes, donde acudieron familiares de la autora, amigos, autoridades y miembros de la comunidad artística

#### Redacción

academia@cronica.com.mx

Berta Hiriart, escritora de teatro infantil y juvenil, recibió el Premio Nacional de Dramaturgia "Juan Ruiz de Alarcón" 2024 por su trayectoria y legado que ha trascendido en niñas, niños y jóvenes dedicados al teatro.

La dramaturga Berta Hiriart agradeció a las autoridades culturales que entregan el Premio Nacional de Dramaturgia, al jurado calificador, al público asistente, a la editorial que la postuló, así como a amigos y familia, ya que dijo que el teatro y la escritura, en especial el dirigido a niñas, niños y adolescentes, le han dado rumbo a su existencia.

"Largo ha sido el camino para que el teatro dirigido a las jóvenes audiencias comience a reconocerse como una expresión artística tan seria e importante como el teatro para adultos. Enhorabuena, pero todavía falta un buen trecho por andar".

Señaló que falta insistir en que las y los niños y las y los adolescentes son personas respetables e interesantes, y que trabajar para ellos puede entrañar los más intensos desafíos. "El asunto es grave porque los cachorros humanos enfrentan mil problemas: viven como el resto de nosotros, en un mundo donde imperan la violencia, la desigualdad y otras tantas calamidades (...) la lista es larga y constituye una buena guía para quienes hacemos teatro para ellos, al menos para mí".

En entrevista, la galardonada señaló que el principal reto del teatro de y para niñas y niños es cumplir con dos necesidades: el teatro profesional dirigido a este



La dramaturga **Berta Hiriart** agradeció a las autoridades culturales la entrega del premio.

sector hecho por adultos, y otro es el teatro que realizan los menores de edad: "los dos son muy necesarios para la cultura, pero son distintos, no se suplen; a veces se piensa que con que haya teatro que hacen los más jóvenes o los grupos amateur, son suficientes, pero la otra cara de la

moneda es que ellas y ellos puedan ver teatro de calidad (...) el principal reto es poder con ambas caras de lo que implica la educación artística, porque una y otra se complementan".

Respecto a la entrega del Premio Nacional, señaló que se siente agradecida, ya que la compensación económica que trae consigo este reconocimiento es una pequeña jubilación a más de 50 años de trabajo: "Lo agradezco y quisiera que algo así se logre para todos los y las colegas, porque no es justo que estén así, sin seguridad social. Eso un reto para las autoridades" •

tas se llamó Revista Blanca donde publicaron mujeres. No sabía exactamente qué número porque la dictadura fascista destruyó la editorial, quemó todas las revistas, persiguió a las autoras, destruyó los contenidos que había en las bibliotecas de estas novelas...todo desapareció", narra.

El poeta buscó en archivos los restos de esas autoras y logró dar con el nombre y trabajo de 13 mujeres.

"Cuando lees sus novelas, se están adelantando 30 años a la contracultura norteamericana, son obras que hablan del amor libre, de la maternidad sin padres, ellas dicen que los hijos son de las madres y que el hombre sólo es un instrumento para tener el hijo deseado y que es un error la familia burguesa", detalla.

Otra idea que plasmaron en sus novelas es la fundación de comunas donde la gente se sienta libre, además hay críticas a la religión y hablan del divorcio y la ecología.

"Hacen una crítica brutal de la ciudad de los años 30, donde la gente vivía hacinada sin condiciones higiénicas y critican el modelo productivo, dicen que hay que acabar con las maquilas privadas capitalistas,

que éstas deben ser colectivizadas y todos deben cobrar lo mismo. Hablan de llevar flores en el pelo, de tomar baños de sol desnudas, es decir, en España estábamos en la vanguardia y son las primeras que dicen que la revolución soviética es una dictadura, que no hay que imitar a los soviéticos porque es un experimento que terminará mal", comenta.

Orihuela recuerda que dos de esas autoras migraron a México. "Algunas se exiliaron en Francia, unas saltaron el océano para llegar a México y otras desaparecieron porque intentaron que la dictadura fascista no se fijara en ellas y cambiaron su nombre".

Una de las que se estableció en el país fue Cecilia García de Guilarte y trabajó como periodista en Durango, después en la Ciudad de México escribió en periódicos y revistas que se dedicaban a temas de moda en los años 40.

"Hay otra que no recuerdo ahora su nombre, pero trabajó en la radio y escribiendo guiones para el cine mexicano de la edad de oro en los años 50. De Cecilia García encontré rastros de sus de sus textos y artículos en la prensa mexicana", dijo el poeta •











## 1519: Contacto, literatura y memoria lingüística en México

#### Concepción Company Company

La lingüista Concepción Company Company impartirá el curso "Lengua, gramática y percepción". Con motivo de su próxima lección, titulada "Relaciones y conceptos básicos de lengua y gramática", que se llevará a cabo el miércoles 26 de junio a las 18 h en El Colegio Nacional (Donceles 104, Centro Histórico, CDMX), compartimos con los lectores de Crónica un fragmento de su libro más reciente como acercamiento a su obra.

(Fragmento)

#### LA APROPIACIÓN DE UNA NUEVA REALIDAD

Introducción. Lengua, pensamiento y realidad.

os principios de naturaleza filosófica cognitiva subyacen al funcionamiento social y cultural de la gran mayoría de las comunidades lingüísticas en el mundo, los cuales se hunden, por lo general, en una memoria histórica milenaria y suelen estar estrechamente vinculados al pensamiento mágico de esas sociedades. Uno es que para que algo adquiera existencia debe ser nombrado, esto es, debe asignársele una palabra; es decir, la realidad existe porque tenemos la capacidad de nombrarla y hablar de ella. El otro principio filosófico es que lengua, pensamiento y visión de mundo están indisolublemente asociados, o, en otras palabras, la lengua es el soporte de nuestra visión de mundo y de nuestra identidad, y somos como somos porque hablamos una determinada lengua o unas determinadas lenguas.

Ejemplos varios del primer principio aparecen en la tradición judeocristiana, en la Biblia, como se aprecia en los ejemplos de. Expresiones del tipo "dijo tal y al instante hubo tal" se repiten en esta obra; dos ejemplos muy conocidos son el inicio del Génesis (1a) y el inicio del evangelio de San Juan (1b) —recordemos que *verbo* en latín significa 'palabra'—. El mismo



Concepción Company Company, miembro de El Colegio Nacional.

principio surge en la tradición maya quiché de Mesoamérica, cuando en el capítulo primero del *Popol Vuh* se dice: "Así fue en verdad como se hizo la creación de la tierra. iTierra! —dijeron—, y al instante fue hecha", y está presente en numerosas otras cosmovisiones.

(1) a. Dijo Dios: "haya luz". Y hubo luz [Génesis 1:1]

b. En el principio fue el verbo [ Juan 1:1]

El segundo principio está ejemplificado en (2), procedente de la *General estoria*. *Primera parte*, de Alfonso X el Sabio, escrita hacia 1280. Cuando se menciona el mito de Babel; se nos dice que hablar lenguas distintas lleva a modos de sentir distintos y a costumbres distintas, lo cual podría desembocar en disensos fuertes que pueden terminar en enfrentamientos entre seres humanos: "porque desacordaron en las lenguas, terminaron con sentimientos y costumbres distintos". En suma, hablar una lengua nos otorga pensamien-

to, cotidianidad e identidad.

(2) Los otros linages quando esto sintieron del, como desacordauan enlas lenguas assi començaron a desacordar enlas uoluntades, et otrossi y luego en las costumbres [vol. 1, pág. 44, líns. 21a-25a]

Ambos principios nos dicen que gracias a la palabra existe el mundo. La palabra, la capacidad de nombrar, nos hace humanos, nos hace seres históricos y nos hace entender y enfrentarnos al mundo de cierta manera y no de otra. Lengua, pensamiento y cultura son tres aspectos inseparables del ser humano. La capacidad de hablar una lengua es lo único que nos hace ser seres históricos, porque ella es el soporte fundamental para transmitir experiencias de generación en generación. Todos los seres humanos hemos recibido la lengua que hablamos como una herencia del pasado, que, además de permitirnos la comunicación con nuestros semejantes, nos hace depositarios también de la cultura y de la visión de mundo de

los seres que la utilizaron antes de nosotros. Lo que nos hace únicos en el planeta es, en efecto, la posibilidad de transmitir experiencias verbalmente, de manera oral en primer plano y, en segundo plano, mediante la escritura. La historicidad está cargada de rutinas ritualmente repetidas a lo largo de siglos y generaciones. Este conjunto de rutinas o hábitos aprendidos y, sobre todo, heredados por los hablantes, transmitido de padres a hijos fundamentalmente a través de la oralidad es, en esencia, la lengua. Hablar una determinada lengua nos hace, en suma, ser seres con una determinada historia y con una determinada identidad, que para el caso de México es la identidad mexicana, multidialectal, multisocial y multicultural, como cualquier realidad lingüística.

Lo anterior no invalida el hecho fundamental de que todas las lenguas funcionan, como es sabido, con signos arbitrarios, convencionalmente sedimentados por siglos. No existe una motivación intrínseca o inherente entre la cadena fónica que soporta una palabra, por ejemplo arete en México, y su significado, 'objeto de adorno que, generalmente, cuelga de la oreja de una persona'; por lo tanto, hay una arbitrariedad intralingüística entre significante y significado. Dicha arbitrariedad se extiende al plano extralingüístico, es decir, entre el signo y el referente o el objeto, la cosa o concepto existente el mundo, de manera que el mismo objeto puede cambiar de forma y de material y seguir siendo llamado arete. Además, existe, sin duda, una arbitrariedad interlingüística, ya que el mismo referente puede ser llamado de muy diferentes modos en otras zonas dialectales sin cambiar su significado: *aro* en Argentina, pendiente en España o caravana en Uruguay. La arbitrariedad está en la base de la historicidad y de la creatividad que caracterizan la lengua de cualquier ser humano, y no existe contradicción alguna entre el hecho de que lengua y cultura estén indisolublemente unidas y que, simultáneamente, las lenguas sean sistemas de signos arbitrarios •







Doctora Rosaura Ruíz Gutiérrez, nueva titular de la futura Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Las declaraciones Rosaura Ruíz han caído como brisa fresca, en el sentido de que la nueva política científica, tecnológica y de innovación buscará modernizar al país

#### **Opinión**

#### Martín Aluja\*

academia@cronica.com.mx

Llevo meses siendo cuestionado por parte de colegas, amigos, y conocidos sobre qué pienso le depara el futuro a la comunidad científica y tecnológica del país. A partir de la designación de la Dra. Rosaura Ruíz Gutiérrez como la nueva titular de la futura Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, las preguntas y consultas se transformaron en un literal bombardeo, por lo que a invitación del muy respetado y apreciado periodista especializado en ciencia y tecnología, Isaac Torres,

me animé a escribir estas reflexiones que aclaro de entrada, hago a título personal, y no a nombre de la institución donde trabajo como científico. Es por ello por lo que también únicamente cito reflexiones propias (o con colegas muy cercanos) para evitar interpretaciones equivocadas.

Considero que la designación de la Dra. Ruíz como la titular de esta nueva secretaría y encargada de la nueva política pública en materia científica y tecnológica (y de innovación del país), ha sido y seguirá siendo bien recibida por las/los integrantes de una comunidad científica y tecnológica profundamente agraviada por la manera como fuimos tratados por el presidente y la directora del CONACyT durante los pasados cinco años y medio. Han sido ya muchos años de insultos, ataques, acoso, represión, y manipulación de la verdad (Aluja et al., 2021) y por ello urge un radical golpe de timón en la manera de lidiar con una comunidad de ciudadanos que se esforzaron mucho por prepararse al máximo nivel, tanto en México como el extranjero, para fortalecer a un aparato científico del país aún en consolidación. Por ello, han caído como brisa fresca las declaraciones de la Dra. Ruíz, en el

sentido de que la nueva política científica, tecnológica y de innovación buscará modernizar al país, de que la "ciencia es universal y fundamental para la toma de decisiones" y que "la tecnología ya no será mal vista", de que "importa la ética", y de que se buscará integrar y no dividir. La Dra. Ruíz, en entusiastas entrevistas posteriores a su nombramiento, ha esbozado ambiciosos planes para lograr que México retome el camino que ya se había iniciado en sexenios anteriores, para transformar al país en una potencia científica y tecnológica del mundo. Todo esto es muy bienvenido y necesario para erradicar la pobreza lacerante en la que viven más de 50 millones de conciudadanos, y para resolver los apremiantes problemas de salud pública, de destrucción al ambiente (además de los vinculados al Cambio Climático/Calentamiento Global), de producción de alimentos sanos (mediante la moderna agricultura de precisión), y de formación de una planta laboral altamente calificada. Muchas y muchos investigadoras (es), esperamos pronto un mensaje de reconciliación profunda por todos los agravios recibidos, y una apertura plena para poder juntos reconstruir al aparato científico y tecnológico del país tan violentado en los pasados años.

La Dra. Ruiz es una reconocida académica que presidió la Academia Mexicana de Ciencias y que cuenta con muy amplia experiencia administrativa tanto en la UNAM como en el gobierno de la CDMX donde ya dirigió una secretaría vinculada a la actividad científica. Por lo tanto, ha aprendido/adquirido las herramientas gerenciales que son indispensables para liderar la política científica del país, ya que no por ser académico/científico se debe esperar en automático un buen liderazgo político, gerencial y técnico. Ella es una persona muy bien preparada, surgida de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que ha viajado por el mundo y, por lo tanto, no tiene una visión parroquial de las cosas y de cómo resolver problemas complejos. Es reconocida por sus pares en el ámbito científico donde se desempeña, y aparentemente muy abierta al diálogo. Menciono lo último, porque habiendo escuchado con detenimiento los dos amplios diálogos/debates que sostuvo con el ex director del CONACyT, Juan Carlos Romero Hicks, pareciera tener algunas ideas/concepciones que parecieran fijas y posiciones que también parecieran inflexibles. Ojalá que el peso de la altísima responsabilidad que asumirá, la lleve a flexibilizar su visión de la realidad y se abra a enriquecerla. Hago votos para que la ideología pase totalmente a segundo plano y que lo que impere sea una política de Estado que fomente la calidad y la competitividad a nivel internacional y un diálogo abierto con toda la comunidad científica del país, particularmente las valientes voces críticas, y que no solo se escuche a quienes son abyectas (os) aplaudidoras (es) defendiendo intereses personales. Por lo que me han comentado diversos colegas, la Dra. Ruíz ha aprendido a escuchar y a construir puentes de entendimiento plural, lo cual ya en si es un enorme avance por lo vivido estos últimos años. Ojalá en estos próximos meses se invite a expresar su visión de las cosas a esas voces críticas que hemos sido sujetos de escarnio público desde la cúpula del poder, algo que entiendo aún no ha sucedido plenamente. Como le comenté el año pasado al periodista Pascal Beltrán del Río, no es sano para México que las/ los integrantes de la comunidad científica y tecnológica tengan miedo de expresar sus opiniones críticas por las consecuencias que ello les ha traído a quienes se han atrevido a opinar de manera diferente. Esto se debe erradicar en el nuevo gobierno.

Lea el artículo completo en www.cronica.com.mx •

> \* Investigador del Inecol y Premio Nacional de Ciencias y Artes

# ANO ENTENDISTE ESTÁ EL 96740 SIEMPRE CONMIGO TV f Spotify amazon alexa tv

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JUZGADO SEXAGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL, SECRETARÍA: "B", EXP: 552/2009

#### **EDICTO**

SE CONVOCAN POSTORES JUZGADO 61 DE LO CIVIL SECRETARÍA "B" EXP.: 552/2009

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR HSBC MÉXICO, S.A.,

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO F/250295 EN CONTRA DE ENRIQUE BARCENAS JAIME Y JACQUELINE CASTRO CERDAN, LA C. JUEZ SEXAGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL, MAESTRA FLOR DEL CARMEN LIMA CASTILLO. CIUDAD DE MÉXICO, A ONCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO. "...SE SOLICITA AL C. JUEZ EXHORTADO, A EFECTO DE QUE POR SU CONDUCTO SE ORDENE LA PUBLICACIÓN DEL EDICTO CORRESPONDIENTE EN "LA GACETA OFICIAL", DE ESA ENTIDAD, Y LUGARES DE COSTUMBRE, QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ, FACULTANDO A LA AUTORIDAD EXHORTADA PARA ACORDAR TODO TIPO DE PROMOCIONES, TENDIENTES A LA DILIGENCIACIÓN DEL EXHORTO ...". CIUDAD DE MÉXICO, A CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO. PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, EL BIEN INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LA CASA HABITACIÓN TIPO DUPLEX, MARCADA CON EL NUMERO OFICIAL 450 DE LA AVENIDA CAMARON, PERTENECIENTE AL FRACCIONAMIENTO GEO VILLAS RINCON DE LOS PINOS, DE LA CIUDAD DE VERACRUZ, VERACRUZ, CORRESPONDIENDOLE EL 49.58 POR CIENTO DE LOS DERECHOS DE COPROPIEDAD DEL LOTE DE TERRENO SOBRE EL CUAL SE ENCUENTRA CONSTRUIDA, QUE ES EL LOTE NUMERO 32, DE LA MANZANA 20, CON SUPERFICIE INDIVISA DE TERRENO DE 66.937 METROS CUADRADOS Y CON SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 56.416 METROS CUADRADOS, Y PARA TAL EFECTO SE SEÑALAN LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CUATRO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, PUBLICARÁN POR DOS VECES EN LAS PUERTAS DEL JUZGADO, EN LOS TABLEROS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL PERIÓDICO LA CRONICA DE HOY, DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES Y ENTRE LA ÚLTIMA FECHA DE REMATE IGUAL TÉRMINO; SIRVE DE BASE PARA EL REMATE LA CANTIDAD DE \$933,000.00 (NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), VALOR DE AVALÚO RENDIDO POR EL PERITO DE LA PARTE ACTORA, Y ES POSTURA LEGAL LA QUE CUBRA LAS DOS TERCERAS PARTES DE DICHO AVALÚO Y PARA INTERVENIR EN EL REMATE LOS LICITADORES, DEBERÁN EXHIBIR EL DIEZ POR CIENTO DEL VALOR DEL BIEN INMUEBLE MEDIANTE CERTIFICADO DE DEPÓSITO EXPEDIDO POR EL BANCO DEL BIENESTAR, S. N. C., SIN CUYO REQUISITO NO SERÁ ADMITIDO.

#### C. SECRETARIA DE ACUERDOS MAESTRA CELIA HERNANDEZ PATIÑO.

CIUDAD DE MÉXICO A VEINTIDÓS DE ABRIL DEL 2024.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JUZGADO SÉPTIMO DE LO CIVIL, SECRETARÍA: "B", EXP: 1200/2022

#### **EDICTO**

EL C. ALTO CONCEPTO EN ADMINISTRACION INMOBILIARIO S.A DE C.V.

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL, PROMOVIDO CAMELLIA CONSTRUCCIONES SA DE CV., EN CONTRA DE ALTO CONCEPTO EN ADMINISTRACION INMOBILIARIO SA DE CV., EXPEDIENTE NÚMERO 1200/2022, DE LA SECRETARIA "B", EL C. JUEZ SÉPTIMO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DICTÓ UNOS AUTOS QUE A LA LETRA DICEN, (AUTO) - - - CIUDAD DE MÉXICO, A DOCE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTITRÉS. A SUS AUTOS EL ESCRITO DE LA PARTE ACTORA, A QUIEN SE LE TIENE EN TIEMPO Y FORMA DESAHOGANDO LA PREVENCIÓN DE FECHA DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS DEL AÑO EN CURSO; EN CONSECUENCIA,

POR PRESENTADA A CAMELLIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., POR CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL GABRIEL DE LA CONCHA GUERRERO, PERSONALIDAD QUE SE LE RECONOCE EN TÉRMINOS DE LA COPIA CERTIFICADA DEL TESTIMONIO NOTARIAL 75,304 DE FECHA QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTE, OTORGADO ANTE LA FE DEL LIC. JOSÉ MARÍA MORERA GONZÁLEZ NOTARIO PÚBLICO 102 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, VISIBLE A PÁGINA 15.

POR SEÑALADO COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES EL QUE INDICA

POR AUTORIZADAS A LAS PERSONAS QUE MENCIONA PARA OÍR NOTIFICACIONES Y PARA RECOGER DOCUMENTOS:

ASIMISMO SE TIENE POR AUTORIZADOS A LOS PROFESIONISTAS QUE MENCIONA, EN TÉRMINOS DEL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ES DECIR PARA LOS SIGUIENTES EFECTOS: "[...] PARA INTERVENIR EN REPRESENTACIÓN DE LA PARTE QUE LOS AUTORIZA EN TODAS LAS ETAPAS PROCESALES DEL JUICIO, COMPRENDIENDO LA DE ALZADA Y LA EJECUCIÓN, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL INCLUYENDO LA DE ABSOLVER Y ARTICULAR POSICIONES,

DEBIENDO EN SU CASO ESPECIFICAR AQUELLAS FACULTADES QUE NO SE LES OTORGUEN, PERO NO PODRÁN SUSTITUIR O DELEGAR DICHAS FACULTADES EN UN TERCERO[...]"; EN LA INTELIGENCIA DE QUE LOS AUTORIZADOS EN CITA DEBERÁN PRESENTAR SU CÉDULA PROFESIONAL EN SU PRIMERA INTERVENCIÓN, EN EL ENTENDIDO QUE DE NO HACERLO, PERDERÁN LAS FACULTADES ANTES INDICADAS EN PERJUICIO DE LA PARTE QUE LOS HUBIERE DESIGNADO Y ÚNICAMENTE TENDRÁN LAS QUE SE INDICAN EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL CITADO ARTÍCULO.

DEMANDANDO EN LA VÍAORDINARIA CIVIL DE ALTO CONCEPTO EN ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIO S.A. DE C.V., LAS PRESTACIONES QUE INDICA. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 255, 256, 258 Y DEMÁS RELATIVOS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MÉXICO, SE ADMITE LA DEMANDA EN LA VÍA Y FORMA PROPUESTA, CON LAS COPIAS SIMPLES SELLADAS Y COTEJADAS CÓRRASE TRASLADO Y EMPLÁCESE A LA DEMANDADAPARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS, PRODUZCA SU CONTESTACIÓNA LA DEMANDA, APERCIBIDA QUE DE NO HACERLO SE PRESUMIRÁN CONFESADOS LOS HECHOS DE LA DEMANDA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 271 DEL CÓDIGO PROCESAL EN CITA. EN CONSECUENCIA, ELABÓRESE

LA CEDULA DE NOTIFICACIÓN Y TÚRNESE A LA ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN. DE IGUAL FORMA, SE PREVIENE A LA PARTE DEMANDADA PARA QUE AL PRODUCIR SU CONTESTACIÓN SEÑALE DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE LA CIUDAD

DE MÉXICO, APERCIBIDA QUE DE NO HACERLO, LAS NOTIFICACIONES PERSONALES LE SURTIRÁN EFECTOS POR BOLETÍN JUDICIAL. (OTRO AUTO) - - - CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO. AGRÉGUESE A SU EXPEDIENTE NÚMERO 1200/2022 EL ESCRITO DE LA PARTE ACTORA, VISTAS LAS CONSTANCIAS DE AUTOS Y COMO LO SOLICITA CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 122 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO

FEDERAL, HABRÁ LUGAR A EMPLAZAR A ESTE JUICIO A ALTO CONCEPTO EN ADMINISTRACION INMOBILIARIO S.A DE C.V., POR MEDIO DE EDICTOS QUE SE DEBERÁN DE PUBLICAR POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS EN EL BOLETÍN JUDICIAL Y EN EL PERIÓDICO "LA CRONICA" HACIÉNDOLE SABER A LOS DEMANDADOS QUE DEBERÁN DE PRESENTARSE DENTRO DEL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, PARA RECOGER LAS COPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA Y LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑARON A LA MISMA DEBIDAMENTE SELLADOS, COTEJADOS Y RUBRICADOS PARA QUE LOS RECIBA; Y PRODUCIR LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA, APERCIBIDA QUE PARA EL CASO DE NO HACERLO ASÍ, PRECLUIRÁ SU DERECHO PARA HACERLO Y SE LE TENDRÁ POR CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO NEGATIVO EN TÉRMINOS DEL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 271 DEL CODIGO ADJETIVO DE LA MATERIA; ASÍ COMO LAS NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARACTER PERSONAL LE SURTIRÁN A LA PARTE DEMANDADA POR MEDIO DE BOLETÍN JUDICIAL, EN TÉRMINOS

DEL ARTÍCULO 112 PÁRRAFO TERCERO, 113 PÁRRAFO SEGUNDO Y 637 DEL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL, EN LA INTELIGENCIA QUE QUEDAN A SU DISPOSICIÓN EN LA SECRETARIA "B" DE ESTE JUZGADO. DESTACANDO QUE EL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS CORRERÁ A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, ATENTO AL ARTÍCULO 129 DEL INVOCADO CÓDIGO PROCESAL. "SE HACE CONSTAR Y CERTIFICA, QUE TODAS LAS ACTUACIONES JUDICIALES DEL PRESENTE EXPEDIENTE, INCLUYENDO LAS FIRMAS AUTÓGRAFAS, HAN SIDO DIGITALIZADAS Y COTEJADAS; POR LO QUE OBRAN FIELMENTE EN SU EXPEDIENTE DIGITAL, GOZANDO AMBAS VERSIONES DE LOS MISMOS EFECTOS LEGALES".CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES QUE A PARTIR DEL

8 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS FUNGE COMO JUEZ DE ESTE JUZGADO EL C. DR. JUAN BRUNO UBIARCO MALDONADO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.NOTIFIQUESE LO PROVEYÓ Y FIRMA EN FORMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, EL C. JUEZ SÉPTIMO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DR. JUAN BRUNO UBIARCO MALDONADO ANTE LA FE Y FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DE LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS "B"LICENCIADA JENNY KARLA CONSTANTINO ANGUIANO QUE AUTORIZA Y DA FE. DOY FE.-

> ATENTAMENTE CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE FEBRERO DEL 2024. LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS MAESTRA JENNY KARLA CONSTANTINO ANGUIANO.

PARA SU PUBLICACIÓN, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS EN EL "BOLETIN JUDICIAL" Y "LA CRONICA"

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JUZGADO SEXAGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL, EXP: 618/2022

#### **EDICTO**

A: CARLOS ALEJANDRO CARRILLO ZAZUETA

EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO, DICTADO EN EL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR ADMINISTRADORA FOME 2, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE EN CONTRA DE CARLOS ALEJANDRO CARRILLO ZAZUETA, EXPEDIENTE 618/2022, LA C. JUEZ SEXAGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL ORDENÓ EMPLAZAR POR EDICTOS A CARLOS ALEJANDRO CARRILLO ZAZUETA, EN TÉRMINOS DEL AUTO DE DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS; MISMO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: "...SE TIENE POR PRESENTADO A ADMINISTRADORA FOME 2, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE POR CONDUCTO DE SU APODERADO... DEMANDANDO EN LA VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA DE: CARLOS ALEJANDRO CARRILLO ZAZUETA LA CANTIDAD DE: 119,798.03 (CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PUNTO CERO TRES UNIDADES DE INVERSIÓN) O SU EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL AL MOMENTO DE SU PAGO; POR CONCEPTO DE SUERTE PRINCIPAL, MÁS PRESTACIONES QUE SE INDICAN EN EL ESCRITO DE DEMANDA, LA QUE SE ADMITE A TRAMITE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2, 468, 469, 470 Y DEMÁS RELATIVOS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y 2065 Y 2076 DEL CÓDIGO CIVIL Y DEMÁS RELATIVOS..."; LO QUE DEBERÁ PUBLICARSE POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS EN EL BOLETIN JUDICIAL O GACETA DE GOBIERNO Y EN EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO; HACIÉNDOLE SABER A DICHA DEMANDADA QUE SE LE CONCEDE UN TÉRMINO DE TREINTA DÍAS PARA DAR CONTESTACIÓN A LA DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA, LOS QUE SE COMPUTARÁN A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, PARA TALES EFECTOS QUEDAN A SU DISPOSICIÓN EN LA SECRETARÍA DE ESTE JUZGADO, LAS COPIAS DE TRASLADO CORRESPONDIENTES.

> CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE MAYO DE 2024 LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS LIC. CELIA HERNÁNDEZ PATIÑO.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JUZGADO TRIGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO, SECRETARÍA: "A", EXP: 1001/2023

#### **EDICTO**

EL EXPEDIENTE RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO CIVIL, PROMOVIDO POR GOZALEZ MARTINEZ MARLENE EN CONTRA DE BECERRA LECHUGA JORGE MIGUEL, EXPEDIENTE 1001/2023, EL C. JUEZ TRIGÉSIMO NOVENO CIVIL DICTÓ LOS AUTOS EN SU PARTE CONDUCENTE DICEN: ..." "...LA SECRETARIA DA CUENTA AL JUZGADOR CON LA PROMOCION NUMERO 32, MISMA QUE FUE PRESENTADA EN ESTE JUZGADO EL TREINTA Y UNO DE MAYO DEL DOS MIL VEINTICUATRO LO ANTERIOR CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 66 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA ESTA CIUDAD .- CONSTE- CIUDAD DE MÉXICO. A TRES DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTICUATRO"..."...AGRÉGUESE A SUS AUTOS EL ESCRITO DE CUENTA DEL MANDATARIO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA Y EDICTOS Y OFICIOS QUE ACOMPAÑA SIN DILIGENCIAR Y SE ACLARA EL AUTO DE FECHA ONCE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO EN EL SENTIDO QUE EL NOMBRE CORRECTO ES JORGE MIGUEL BECERRA LECHUGA ACLARACIÓN QUE SE REALIZA, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, DEBIENDO SER PARTE INTEGRANTE DEL AUTO ANTES CITADO, QUEDANDO SUBSISTENTE LO DEMÁS ORDENADO EN DICHO PROVEÍDO, POR ENDE ELABÓRESE NUEVAMENTE LOS MISMOS TAL Y COMO ESTA ORDENADO EN EL AUTO ANTES CITADO..."

OTRO AUTO"..."... CIUDAD DE MÉXICO VEINTITRÉS DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTICUATRO. -AGRÉGUESE A SUS AUTOS EL ESCRITO DE CUENTA DE LA MANDATARIO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA Y COMO LO SOLICITA EN RELACIÓN EL AUTO DE FECHA ONCE DE LOS CORRIENTES EL NOMBRE CORRECTO DE LA PARTE DEMANDADA ES JORGE MIGUEL BECERRA LECHUGA, ACLARACIÓN QUE SE REALIZA, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, DEBIENDO SER PARTE INTEGRANTE DEL AUTO ANTES CITADO, QUEDANDO SUBSISTENTE LO DEMÁS ORDENADO EN DICHO PROVEÍDO...

OTRO AUTO"..."... LA SECRETARIA DA CUENTA AL JUZGADOR EL DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTICUATRO CON LA PROMOCIÓN NUMERO 36, MISMA QUE FUE PRESENTADA EN ESTE JUZGADO EN ESA MISMA FECHA, LO ANTERIOR CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 66 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA ESTA CIUDAD.- CONSTE- CIUDAD DE MÉXICO DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTICUATRO..."AGRÉGUESE A SUS AUTOS EL ESCRITO DE CUENTA, MANDATARIO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 122 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, EMPLÁCESE A LA DEMANDADA JORGE MIGUEL BEERRA LECHUGA, POR MEDIO DE EDICTOS QUE SE PUBLICARÁN POR TRES VECES, DE TRES EN TRES DÍAS DEBIENDO MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACIÓN DOS DÍAS HÁBILES, EN EL PERIÓDICO "LA CRÓNICA" Y BOLETÍN JUDICIAL HACIÉNDOSELE DE SU CONOCIMIENTO QUE CUENTA CON UN TÉRMINO DE CUARENTA DÍAS, PARA RECOGER LAS COPIAS DE TRASLADO, EL CUAL SERÁ SU COMPUTO A PARTIR DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEL EDICTO RESPECTIVO, MISMAS QUE SE ESTARÁN EN LA SECRETARÍA "A" Y QUINCE DÍAS, PARA DAR CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, MISMO QUE EMPEZARÁ A CONTAR A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE HAYA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE LOS TREINTA DÍAS PARA RECIBIR LAS COPIAS DE TRASLADO, ATENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 122 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO..." "...EN ATENCIÓN A LA CIRCULAR CJCDMX-08/2022, DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, "SE HACE CONSTAR QUE TODAS LAS ACTUACIONES JUDICIALES DEL PRESENTE EXPEDIENTE HAN SIDO DIGITALIZADAS Y OBRAN EN EXPEDIENTE DIGITAL, INTEGRADO FIELMENTE COMO EL FÍSICO, GOZANDO AMBAS VERSIONES DE LOS MISMOS EFECTOS LEGALES".- NOTIFÍQUESE.- LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ DEL JUZGADO TRIGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTOR EN DERECHO ISAAC ORTIZ NEPOMUCENO, QUIEN ACTÚA ANTE LA FE DE LA SECRETARIA DE ACUERDOS "A", LICENCIADA EN DERECHO TERESA ROSINA GARCÍA SÁNCHEZ, QUE AUTORIZA Y DA FE. DOY FE ... "

> SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO TRIGESIMO NOVENO DE LO CIVIL. LIC. TERESA ROSINA GARCIA SANCHEZ. CIUDAD DE MEXICO, A 10 DE JUNIO DE 2024

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL SECRETARÍA: "A", EXP: 1229/2022

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL NIÑOS HÉROES N 132, TORRE SUR, 1 PISO, COL. DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06720, CIUDAD DE MÉXICO SECRETARIA "A" EXP. 1229/2022

C. MARIA ANTONIETA PADILLA ALMAZO

#### **EDICTO**

EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, PROMOVIDO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, EN CONTRA DE MARIA ANTONIETA PADILLA ALMAZO Y SARA INES ALMAZO GALEANA QUIEN TAMBIÉN, ACOSTUMBRA A USAR EL NOMBRE DE SARA YNES ALMAZO GALEANA, EXPEDIENTE NÚMERO 1229/2022; LA C. JUEZ DEL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ORDENÓ MEDIANTE AUTO DE FECHA: VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1070 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y EL ARTÍCULO 315 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA MATERIA MERCANTIL,

SE ORDENA EMPLAZAR POR EDICTOS A LA CODEMANDADA C. MARIA ANTONIETA PADILLA ALMAZO, HACIÉNDOLE DE SU CONOCIMIENTO QUE CUENTA CON EL TÉRMINO DE TREINTA DÍAS PARA CONTESTAR LA DEMANDA POR ESCRITO DEBIENDO SEÑALAR DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO LE SURTIRÁN LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES POR BOLETÍN JUDICIAL, ELLO DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1069 DEL CÓDIGO DE COMERCIO; EN EL ENTENDIDO DE QUE DICHO TÉRMINO CORRERÁ A PARTIR DEL DÍAS SIGUIENTE A LA ÚLTIMA DE LAS PUBLICACIONES QUEDA A SU DISPOSICIÓN EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO LAS COPIAS DE TRASLADO TANTO DE LA DEMANDA COMO DE LOS DOCUMENTOS BASE DE LA MISMA. ASIMISMO SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE OCHO DÍAS POSTERIORES A LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS DEBERÁ PRESENTARSE AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A EFECTO DE LLEVAR LA DILIGENCIA DE SEÑALAMIENTO DE BIENES

DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1394, 1395 DEL CÓDIGO DE COMERCIO QUE GARANTICEN LAS CANTIDADES RECLAMADAS ESTO ES, LA CANTIDAD DE \$318,224.04 (TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 04/100 M.N.) POR SUERTE PRINCIPAL MÁS ACCESORIOS, DEBERÁ DICHA EMPLAZADA CONCURRIR ANTE ESTE JUZGADO PRIMERO CIVIL EN LA SECRETARIA A DE ESTE JUZGADO UBICADO EN AVENIDA NIÑOS HÉROES NÚMERO 132, TORRE SUR PRIMER PISO, EL DÍA SIGUIENTE HÁBIL DE LA ÚLTIMA DE LAS PUBLICACIONES A LAS NUEVE HORAS, ANTE EL C. ACTUARIO ADSCRITO A LA DILIGENCIA EN LA QUE SE PROCEDERÁ A SEÑALAR BIENES DE SU PROPIEDAD SUFICIENTES A GARANTIZAR LO RECLAMADO Y PARA EL CASO DE QUE NO CONCURRA O NO SEÑALE BIENES, EL DERECHO PASARÁ A LA PARTE EJECUTANTE Y SE PROCEDERÁ A PONER EN DEPÓSITO DE LA PERSONA QUE BAJO SU RESPONSABILIDAD DESIGNE LOS BIENES QUE POR SU PARTE HUBIERA DESIGNADO.

#### EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS "A". LIC. VICTOR HUGO G GARCÍA.

PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES CONSECUTIVOS EN EL PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL "LA CRONICA DE HOY" ASÍ COMO EN EL PERIÓDICO "DIARIO IMAGEN"

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, MÉXICO, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL, SECRETARÍA: "A", EXP: 501/2023

JUZGADO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL.

#### EDICTO.

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR BBVA MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, EN CONTRA DE CRISTINA IGNACIA LEAL TRUJILLO, EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 501/2023 LA C. JUEZ INTERINA DEL JUZGADO QUINCUAGESIMO SEGUNDO CIVIL DICTO EN AUTO DE FECHA CUATRO DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTICUATRO QUE EN LO CONSECUTIVO DICE:

.. CIUDAD DE MÉXICO, A CUATRO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO. HÁGASE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES, LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. AGRÉGUESE AL EXPEDIENTE NÚMERO 501/2023, EL ESCRITO DE NOEMI VALVERDE FLORES, APODERADA DE LA PARTE ACTORA; VISTA LA CERTIFICACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARIA DE ACUERDOS DE FECHA NUEVE DE MAYO DEL DOS MIL VEINTITRÉS (FOJA 139): SE TIENE POR ACUSADA LA REBELDÍA QUE SE HACE VALER EN CONTRA DE LA PARTE DEMANDADA CRISTINA IGNACIA LEAL TRUJILLO, POR NO HABER DADO CONTESTACIÓN A LA DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA; EN CONSECUENCIA. SE TIENE POR CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO NEGATIVO, Y SE ORDENA QUE ESTA Y LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL LE SURTAN EFECTOS POR MEDIO DE BOLETÍN JUDICIAL EN TÉRMINOS DE LOS ARTICULOS 271 Y 637 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. VISTO EL ESTADO PROCESAL DE LOS AUTOS, CON FUNDAMENTO EN LO

DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 471 DEL ORDENAMIENTO LEGAL ANTES INVOCADO. SE ABRE EL JUICIO A PRUEBA, Y SE PROVEE RESPECTO DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LA PARTE ACTORA ÚNICA OFERENTE, SE ADMITEN LAS DOCUMENTALES PÚBLICA Y PRIVADA, LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, DESCRITAS EN LOS NUMERALES II, III, IV Y V. SE ADMITE LA CONFESIONAL MARCADA CON EL NÚMERO I, A CARGO DE LA PARTE DEMANDADA CRISTINA IGNACIA LEAL TRUJILLO, A QUIEN DEBERÁ CITARSE PARA QUE COMPAREZCA AL LOCAL DE ESTE JUZGADO DE MANERA PERSONAL Y NO POR CONDUCTO DE APODERADO CON FACULTADES PARA

ABSOLVER POSICIONES. EL DÍA Y HORA QUE MÁS ADELANTE SE SEÑALE, A ABSOLVER POSICIONES APERCIBIDA QUE EN CASO DE NO COMPARECER SIN JUSTA CAUSA SE LE TENDRÁ CONFESA DE LAS POSICIONES **QUE PREVIAMENTE SEAN CALIFICADAS** DE LEGALES DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 309, 310 Y 322 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. TODA VEZ QUE LA PARTE DEMANDADA

NO OFRECIÓ PRUEBAS DE SU PARTE SE LE TIENE POR PERDIDO SU DERECHO PARA HACERLO. PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO ANTES MENCIONADO, SE SEÑALAN LAS DOCE HORAS DEL DÍA OCHO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO APERCIBIDA LA OFERENTE DE LAS PRUEBAS, QUE EN CASO DE NO ESTAR PREPARADAS: POR CAUSAS IMPUTABLES A LA MISMA; SE DEJARÁN DE RECIBIR POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO EN SU PREPARACIÓN Y DESAHOGO, ATENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 281 DEL CÓDIGO EN CITA; PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

EN VIRTUD DE QUE A LA PARTE DEMANDADA CRISTINA IGNACIA LEAL TRUJILLO, FUE EMPLAZADA A JUICIO POR EDICTOS, EN CONSECUENCIA, SE ORDENA NOTIFICARPOR EDICTOS A DICHA DEMANDADA, EL PRESENTE PROVEÍDO; EL CUAL DEBERÁ PUBLICARSE POR DOS VECES DE TRES EN TRES DÍAS, DEBIENDO MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACIÓN DOS DÍAS HÁBILES, EN EL BOLETÍN JUDICIAL Y EL PERIÓDICO LA CRÓNICA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 639 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL PRESENTE PROVEÍDO; ELABÓRESE POR EL PERSONAL ENCARGADO DEL TURNO, LOS OFICIOS CORRESPONDIENTES Y EDICTOS; HECHO

QUE SEA, PÓNGANSE A DISPOSICIÓN DE LA PARTE ACTORA PARA SU DILIGENCIACIÓN. NOTIFIQUESE.LO PROVEYÓ Y FIRMA LA C. JUEZ INTERINA OUINCUAGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADA VERÓNICA GUZMÁN GUTIÉRREZ, ANTE EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS "A", LICENCIADO OSCAR ALONSO TOLAMATL, CON QUIEN ACTÚA, AUTORIZA Y DA FE. DOY FE..."

CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE JUNIO DEL 2024.EL CIUDADANO SECRETARIO DE ACUERDOS "A"

LICENCIADO OSCAR ALONSO TOLAMATL.

# Tratado de invisibilidad: Mujeres inexistentes a los ojos del gobierno y la sociedad

El más reciente documental de Luciana Kaplan ganó en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara el Premio FIPRESCI, el del Jurado Joven y una mención honorífica a Mejor Película

#### **CORTE Y QUEDA**

#### Saúl Arellano Montoro

rebsquad@gmail.com

En nuestro andar cotidiano por esta cada vez más complicada (por decir lo menos) Ciudad de México, estamos tan inmersos en nuestras preocupaciones que no nos damos cuenta de todas aquellas personas que con su trabajo mantienen nuestro entorno visual citadino en orden y lo más limpio posible.

Y esto pese a que a la mayoría le tiene sin cuidado no solo procurar no tirar basura, sino que tampoco le interesa conocer el esfuerzo titánico que esto representa. Sin embargo, cuando la basura o los desperdicios se acumulan creando áreas de pestilencia, de plaga de animales e insectos rastreros o bien tapan las alcantarillas creando inundaciones, de pronto toman en cuenta el trabajo de los y las recolectoras de basura de la ciudad iPara quejarse!

#### "¿CÓMO NOS DEFENDEMOS SI PARA ELLOS SOMOS BASURA?"

Tratado de invisibilidad de Luciana Kaplan es un documental que habla de estas personas que en el esfuerzo individual de su jornada de trabajo son un bien indispensable en lo colectivo de la ciudadanía.

Pero Luciana da un paso más adelante en su documental al exponer la situación aún más complicada y compleja de las mujeres en las labores de limpieza pública. De forma dolorosamente natural, la directora sigue la vida de varias mujeres que trabajan en labores de limpieza en espacios públicos como el metro, los paraderos de suburbanos, el aeropuerto internacional o la Cineteca Nacional bajo el esquema del que se supone desaparecería en este sexenio llamado outsourcing que afecta de forma directa no solo los salarios, sino que las tiene fuera de la seguridad social, de un fondo para el ahorro del retiro además de eliminar por completo la antigüedad laboral y la obligación de tener que comprar sus propios suministros de limpieza

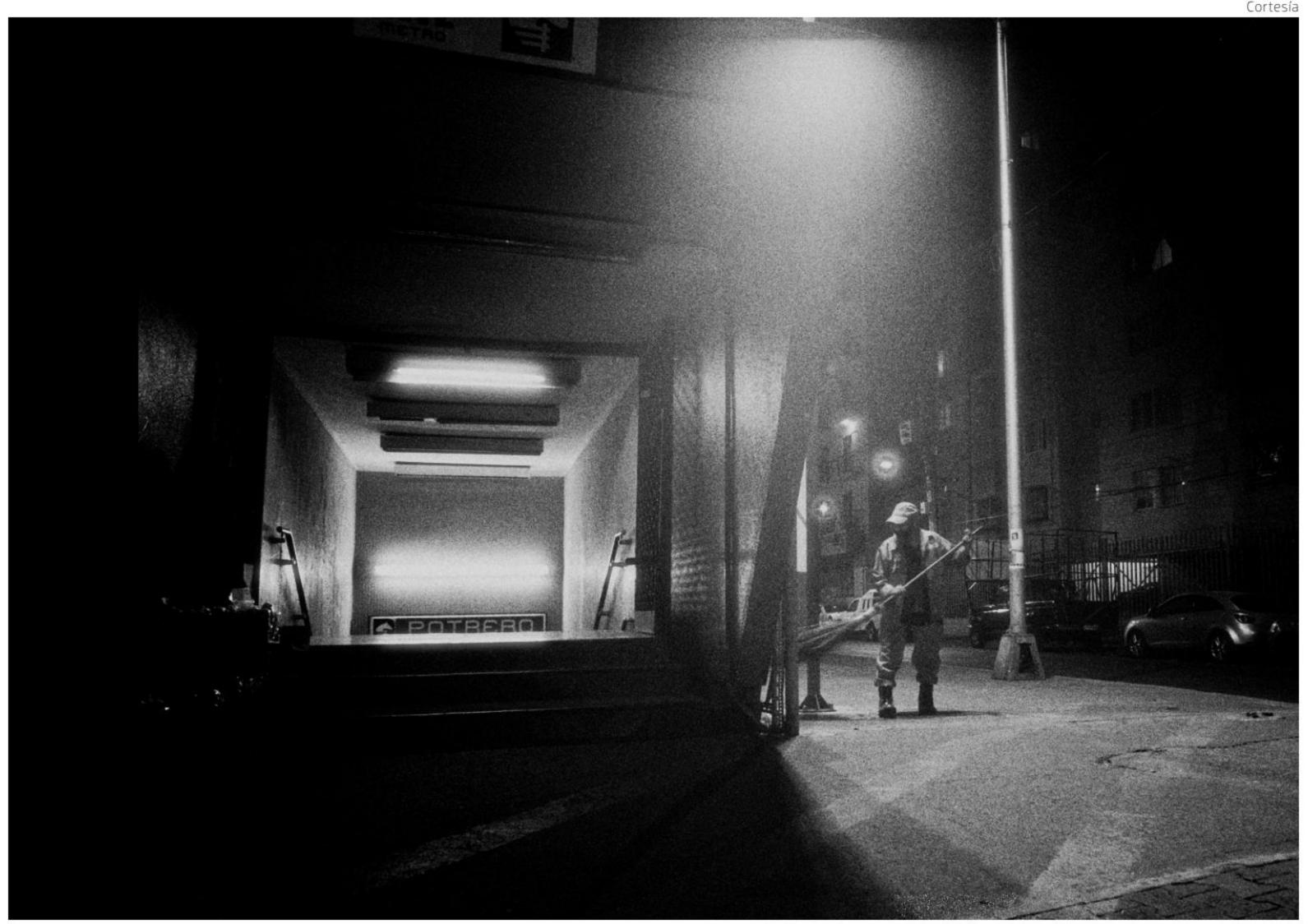

Fotograma del filme.

so pena de ser despedidas por no tener limpias y desinfectadas las áreas que les corresponden dado que así lo estipula su contrato que, por cierto, en el mejor de los casos no se les entrega porque lo normal es que ni siquiera tengan contrato para ampararse; aunque se les amenaza constantemente con que "en su contrato está estipulado" que ejerzan jornadas de más de 8 horas sin pago extra.

#### "DICEN QUE APOYAN AL SECTOR MÁS VUL-NERABLE, PERO EL SECTOR MÁS VULNERA-BLE SOMOS NOSOTRAS"

Por otro lado, muchas de ellas sufren, desde el primer día que entran a trabajar, del acoso de sus jefes y que, al no tener una respuesta positiva a la descarada y vulgar petición de sexo ocasional por buenas condiciones laborales, son tratadas con aún más desprecio siendo obligadas a ejercer labores de limpieza humillantes sin equipo adecuado en turnos interminables con el único objetivo de que renuncien por propia iniciativa y sin responsabilidad de sus contratistas.

Y por si esto no fuera suficiente, las mujeres que trabajan en la limpieza de las calles, sin importar la edad, están constantemente expuestas a ser violadas en callejones y lugares obscuros en zonas reconocidas de alto riesgo de violencia y agresión sexual sin que a sus supervisores o instancias de gobierno pareciera que les preocupa su seguridad o situación.

#### "NO SOMOS UNA, NO SOMOS CIEN, PINCHE GOBIERNO, CUÉNTANOS BIEN..."

Un documental que da un puñetazo sin aviso previo ni concesiones; con momentos brillantes como los que captura Luciana durante una marcha del 8M en el que se ve a los grupos de limpieza, formados en su mayoría por mujeres (iNaturalmente!) que iban en la retaguardia del contingente limpiando silenciosa y afanosamente por un lado la enorme cantidad de basura que se generaba y por el otro resarciendo, en la medida de sus posibilidades, los estragos ocasionados por algunas de las participantes de dichos contingentes.

¿Y se quejaban o conflictuaban las mujeres que iban limpiando atrás de las otras mujeres manifestándose? No, al contrario; apoyaban prudentemente y con una actitud igualmente de búsqueda de justicia al contingente desde su trinchera del trabajo desigual, mal pagado y poco respetado.

#### "LA GENTE DE LA TERCERA EDAD COMO YO ES LA MÁS RESPONSABLE, PERO NOS TRA-TAN MAL..."

En resumen; *Tratado de invisibilidad* es un documental que sugiere y exige, desde su dolorosamente atinado título, justicia, equidad y empatía para todas esas mujeres que trabajan en las sombras para hacer de esta Ciudad de México, un mejor y más aseado lugar para todos los que vivimos aquí. Un grito desgarrador que se eleva por encima de los infames usos y costumbres de muchos sectores sociales y del notorio desprecio de quienes deben protegerlas como parte de su estructura de gobierno.

Y me gustaría suponer que, después de ver el documental al salir de la sala de cine, ir caminando por la calle o en el transporte público, evitaremos de forma consciente tirar desperdicios en cualquier lugar que no sea un bote de basura además de, por supuesto, dejar de ofenderlas y comenzar a agradecerles por su labor a la ciudad y a todos nosotros.

Como ciudadanos podemos contribuir con ellas al menos con eso en nuestro día a día •

# No nos moverán: Una comedia negra a la que le pesa el 2 de octubre

La ópera prima de Pierre Saint-Martin fue la gran ganadora del pasado Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG)

#### **CORTE Y QUEDA**

#### Irving Torres Yllán

X:@libre98mx

El cine que busca denunciar alguna injusticia tiene un camino complicado, no sólo debe dejar en claro su propósito sino que debe mover al espectador a la reflexión y la autocrítica sobre los hechos que se relatan, muchas veces éstas fracasan por no lograr sobrepasar el panfleto, muchas veces logran ir más allá, pero desafortunadamente, hay ocasiones en que lo relatado parece quedarse a medio camino, eso es lo que pasa con No nos moverán, ópera prima de Pierre Saint-Martin y gran ganadora del pasado Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG).

Socorro ha vivido bajo la sombra de la muerte de su hermano ocurrida el 02 de octubre de 1968 en Tlatelolco, hecho que la motiva a volverse abogada y que le lleva a planear un perfecto acto de venganza una vez que logre ubicar al soldado que lo hizo. Cuando recibe una pista que la pone en lo que parece el camino deseado, su obsesión por llevar a cabo sus deseos pronto le mostrarán las consecuencias de sus actos.

Dirigida por el egresado del ENAC, Pierre Saint Martin, *No nos moverán* quiere jugar con la tragicomedia para narrar una historia de venganza y redención, aunque no logra consolidar su idea y queda una cinta que se va tropezando con detalles que impiden funcione del todo. Eso sí, la cinta es fotografiada en obligado blanco y negro como indican las reglas no escritas de lo que debe ser hoy una cinta que aspira a ser considerada de arte.

La película es, ante todo, su protagonista, una increíble Luisa Huertas que no desaprovecha el papel y que nos entre-



Fotograma del filme.

ga uno de los mejores trabajos de su carrera, logrando crear un personaje ambiguo, humano, que lo mismo puede dar los mejores consejos jurídicos como es capaz de torcer la ley para conseguir lo que desea, que lo mismo puede ayudar a otros que consumir con sus obsesiones a sus familiares.

Acompañándola hay varios

personajes, siendo el que más destaca José Alberto Patiño, debutante en cine y que se encuentra, desafortunadamente, en otro tono, en otra película, a pesar de ser quien más cercanía tiene con la protagonista, la forma en que se le presenta en pantalla, como un estereotipo que no quiere serlo pero no puede ser otra cosa más que ello, re-

sulta decepcionante. Completan el elenco Rebeca Manríquez, Pedro Hernández, Agustina Quinci y Juan Carlos Colombo.

No nos moverán quiere mostrar la forma en que un hecho sangriento marca a una familia cuando un integrante de ella desaparece por ello, mostrar la forma en que esa acción puede alejar a todos y obsesionar a uno

de ellos, quien puede crecer con la fantasía de cobrar venganza, obsesionándose de tal forma en que alineada termina por dinamitar a todos los demás, no sólo en su relación personal, sino en la relación colectiva.

El filme quiere ser muy respetuosa con el tema, intentando crear algunas situaciones de comedia negra, pero le pesa demasiado el respeto le tiene al tema, frenándose para no caer en la carcajada, y es ahí donde se siente avanza con tientas, con metáforas por momentos muy burdas, como la del gato y la paloma, o las plumas que llenan la pantalla por momentos. Y no es que sea imposible hacer comedia de esos temas, *El bulto* de Retes demostró que se puede.

No nos moverán resulta demasiado obvia por momentos, demasiado dogmática en su esquema, un relato lineal donde hasta el final resulta sumamente predecible mucho antes de que lleguemos a él, y ese es quizá el punto más débil del trabajo, su guión, el cual descansa en lugares comunes del tema y que no arriesga.

La película busca impresionar sobre todo al público extranjero y a aquellos que no están acostumbrados a ver cine de denuncia, para ellos funcionará como una forma de entrarle al tema de lo vivido en México, pero dentro del panorama nacional se siente fallida siendo lo obvia de ella lo que aleja a los que ven más de este tipo de cine. Aún así, una de las cintas obligadas ya del año cinéfilo mexicano •



# **LUNES 24**JUNIO 2024

| 20:00 | Noticias 22                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21:00 | Noticiero<br>Punto de Referencia                                                                                                                              |
| 22:00 | Debate 22 con Javier Aranda Luna<br>85 años de la llegada del Sinaia a<br>Veracruz<br>Invitada: Josefina Tomé                                                 |
| 22:30 | Transcultura<br>Carlos Couturier                                                                                                                              |
| 23:00 | Esto es Filosofía<br>Simone de Beauvoir                                                                                                                       |
| 00:00 | MEDIANOCHE EN CORTO Somos Ixs que fueron El baile de los 41 / Salvador Novo / Carlos Monsiváis y su crónica de lo gay / Amelio Robles. Coronel revolucionario |

ALL THE COLURS IN ONE

\*Programación sujeta a cambios



SKY 1122 · IZZI 22 · DISH 122 · STARTV 122 · TOTAL PLAY 22 · MEGACABLE 122







No memes

IZZI·TOTAL PLAY ➤ CANAL 20 | TELEVISIÓN ABIERTA ➤ CANAL 20.1 | DISH·SKY·MEGACABLE ➤ CANAL 120





# Gaby López finaliza en el sitio 14 en el tercer Major LPGA Tour

Es el mejor resultado en un torneo grande en la actual temporada del máximo circuito del golf femenil

#### Avelina Merino

deportes@cronica.com.mx

En una ronda final muy complicada para todas las jugadoras del KPMG Women's PGA Championship, la mexicana Gaby López cedió terreno y terminó en el sitio 14 de la tabla con un total de 288 golpes (par de campo) en el evento con sede en Sammamish, Washington.

El trofeo del tercer Major de la temporada 2024 del LPGA Tour fue para la surcoreana Amy Yang, quien aguantó hasta el último hoyo los embates del mal clima con un último recorrido de 72 (E) y un acumulado de 281 golpes (-7).

#### GABY, EN SU PROCESO

Gaby López hizo un recorrido final de 74 golpes para un acumulado de par de campo. La ju-



Gaby López se queda en el Top-15.

gadora capitalina de 30 años inició su recorrido entre las 8 mejores de la clasificación y cerró en el lugar 14.

No obstante, la mexicana ha conseguido su mejor resultado de la temporada en un Major. En The Chevron Championship no libró el corte y en el US Women's Open compartió el T39 con suma de 291 (+11).

María Fassi, quien por primera vez jugó un torneo grande de la temporada, luchó por recomponer el camino para salir del Top-60 y no lo consiguió, la hidalguense terminó con 299 impactos (+11) •



Scheffler, en plan grande.

#### Scheffler gana el Travelers

El número uno mundial, el estadounidense Scottie Scheffler, se impuso este domingo en el Travelers Championship, disputado desde el jueves en el TPC River Highlands de Cromwell, Connecticut (EEUU), tras batir en el primer hoyo del desempate al surcoreano Tom Kim, con lo que amplía a doce su botín de títulos en el PGA Tour, seis de ellos este mismo año.

El insaciable Scottie Scheffler, de 28 años, impuso sus galones en Cromwell con 258 golpes totales (22 bajo par), los mismos que necesitó Tom Kim, y cuatro rondas de 65, 64, 64 y 65.

#### INVADEN EL GREEN

Antes del 'playoff, Scheffler dis-

puso de un putt desde el borde del green para ganar el torneo. Cuando iba a patear, un espontáneo consiguió llegar corriendo hasta el green del 18 con botes de humo de colores.

Tras manchar el tapete y ser reducido por la policía, el estadounidense falló por poco en su intento de birdie, mientras que Tom Kim sí lo hizo para alargar el duelo.

#### DESEMPATE OBLIGADO

El incidente con el espontáneo obligó incluso a los organizadores a cambiar la ubicación del hoyo para el desempate, en el que Scheffler templó mejor los nervios y se llevó el título a la primera con el par (4) •

#### ESTÁ CABRAL...

### El triunfo de México



Alonso A Cabral Villavicencio Twitter @alonso\_cabral

o importante era sacar el triunfo sobre Jamaica, de la manera que fuera, incluso dejando a un lado las formas, pero llevarse los tres puntos era el único resultado positivo. Y así fue.

No quiero ni pensar el ambiente alrededor de la selección mexicana si se hubiera empatado o incluso perdido, como por minutos lo pensamos cuando Jamaica anotó, para que luego fuera anulado. Bien anulado, por cierto, era un fuera de lugar inobjetable.

De hecho, el tricolor mejoró a partir de esa jugada, tomó la iniciativa, logró un muy buen gol y no volvió a poner en duda el marcador.

#### ANALIZAR AL EQUIPO CON UN TRIUNFO

Ahora hay que analizar al equipo, pero hacerlo con un triunfo es totalmente di-

ferente a reventar por reventar, y mantener las mismas críticas de siempre.

México fue superior a Jamaica, en posesión, tiros totales, tiros a portería, pero dejó dudas, hubo momentos del partido donde los caribeños pusieron en peligro a los mexicanos y exhibieron muchas de las carencias del equipo, como en la zona defensiva.

#### ÁLVAREZ, ¿PODRÁ SEGUIR?

La peor noticia para Jaime Lozano es la lesión de Edson Álvarez, quien era, lo es todavía, el jugador más importante del equipo y que hasta este momento, no se sabe si seguirá en la Copa. El sustituto natural ha sido Luis Romo, en los amistosos previos y contra Jamaica también.

Ya hemos hablado mucho de las ausencias, de los que deberían estar y de los que deben demostrar, ahora es momento de ver quienes han respondido y quienes pueden tener todavía más participación en este mismo torneo.

#### EL 'CHAQUITO', A REVISIÓN

El tema de Santi Giménez es para revisar. Se pedían minutos para él y ahora que se



Álvarez, estamos con él.

los dieron se piden resultados inmediatos. No es tema de generarle mayor presión ni criticarlo, ni siquiera decirle "vende humo". No lo es, es un muy buen delantero que le está costando trabajo marcar, pero hay que darle más confianza, que siga de titular y que sepa que hay presión, pero en la cancha, dentro del equipo, con el mismo Memo Martínez, que ha cumplido con su rol de suplente de muy buena forma. La presión mediática no debe ni siquiera de importarle a Giménez.

Jamaica era el más débil del grupo, y los tres puntos eran obligatorios, pero no era fácil, y eso es algo que las críticas deben analizar también. Los tiempos han cambiado demasiado, para bien y para mal, y es también tiempo de mejorar el análisis hacia los rivales, a quienes generalmente se les menosprecia por complejos del pasado.

#### A ENFRENTAR LO COMPLICADO

Ahora viene lo complicado, ya que Venezuela y Ecuador son mucho mejores equipos, de ahí la urgencia por sacar el resultado en el primer juego.

En la eliminatoria mundialista, Venezuela marcha cuarto y Ecuador quinto, ambas dentro de los boletos mundialistas y, sobre todo, por encima de Brasil, lo que demuestra la calidad de jue-

go que han tenido en el pasado reciente. Venezuela llega con tres puntos y cuando nos enfrentemos a Ecuador, ya habrán recuperado a su delantero Enner Valencia, por lo que todo podría decidirse en ese último juego.

#### GANAR, ÚNICA OPCIÓN

Es de suma importancia ganar el grupo, porque el segundo lugar del sector, jugaría contra la selección favorita, Argentina.

Sin convencer, sin jugar bien, con varias dudas en el aire, con las mismas interrogantes sobre el nivel de algunos jugadores y hasta del sistema táctico, pero se ganó, y para tranquilizar los ánimos y darle tiempo y espacio al Jimmy y al grupo de seleccionados, eso era lo único importante.

## Sergio 'Checo' Pérez buscará ser más competitivo en Austria

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que acabó octavo el Gran Premio de España, el décimo del Mundial de Fórmula Uno, manifestó este domingo en el circuito barcelonés de Montmeló que, a pesar de estar "bastante decepcionado", cree que han "aprendido cosas importantes" y espera que sean "más competitivos en Austria" el próximo fin de semana.

"Tuvimos algún que otro problema con el ritmo y fue súper difícil adelantar a nadie en ese primer 'stint', especialmente con aire sucio, en el que tuve que gestionar mis neumáticos en un tren de DRS, además", explicó 'Checo', subcampeón mundial el año pasado, quinto en el Mundial, con

111 puntos, 118 menos que el líder, su compañero de equipo, el neerlandés Max Verstappen, que este domingo logró su séptima victoria de la temporada en Barcelona.

#### **PROBLEMAS DE EQUILIBRIO**

"Creo que eso comprometió nuestra carrera hoy (ayer); y también tuvimos algunos problemas de equilibrio con los neumáticos blandos, que hicieron las cosas más difíciles de lo esperado", comentó el bravo piloto tapatío, con seis victorias y 39 podios en la categoría reina.

"Cambiamos a una estrategia a tres paradas: y eso supuso que



pudimos al menos salvar lo máxi- 'Checo' sabe que tiene que mejorar su rendimiento.

mo que se pudo hoy (ayer), dada nuestra posición en parrilla", apuntó.

"El principal problema fue el sábado y estoy bastante decepcionado porque no fuimos capaces de optimizar el potencial del auto este fin de semana, al menos yo; porque creo que Max (Verstappen) efectuó un sensacional trabajo para salir victorioso", comentó el mexicano de Red Bull, cuyo equipo corre en casa el próximo fin de semana.

#### **REGRESAR CON FUERZA**

"He aprendido cosas importantes este fin de semana con miras a las próximas semanas. Espero que podamos ser más competitivos y regresar con fuerza en Austria. Necesito ayudar a completar fines de semana perfectos para el equipo, porque va a ser una temporada muy competitiva", apuntó 'Checo' este domingo en el circuito de Montmeló•

# Alejandra Valencia obtiene bronce mundialista en Antalya 2024



Valencia tiene todo para hacer un buen papel en París.

La medallista olímpica ganó su tercera presea en el Serial de Copas del año en curso

#### Francisco Ortiz Mendoza

Con información de Conade

La arquera Alejandra Valencia Trujillo obtuvo la medalla de bronce en la tercera etapa del Serial de Copas del Mundo 2024, en Antalya, Turquía, luego de derrotar 7-3 a la representante de la India, Ankita Bhakat.

Tras haber brillado con luz propia en sus primeros duelos eliminatorios, en los que logró

cuatro victorias consecutivas, la medallista olímpica disputó las semifinales, en las que cayó 4-6 con la japonesa Sonoda Waka, por lo que se instaló en el partido por el tercer lugar del podio.

#### UN DUELO DE TÚ A TÚ

En dicho enfrentamiento, la vigente subcampeona del or-

be comenzó dominante y ganó los primeros dos capítulos para ponerse arriba 4-0. Pero la asiática recompuso y logró llevarse el tercer set y empatar el cuarto, aunque la mexicana dio el tiro de gracia en el último para adjudicarse la presea.

#### POR EQUIPOS ACARICIAN EL PODIO

Valencia Trujillo estuvo cerca de otro metal en la prueba de equipos mixtos junto a Matías Grande Kalionchiz, con quien se conjuntó para hacer frente a la propia Bhakat y a Dhiraj Bommaderava; fueron éstos últimos los que se llevaron el triunfo por pizarra de 5-3.

La multimedallista internacional se alzó con su tercera medalla del Serial 2024, pues en Yecheon también se colgó bronce individual, además de un oro por equipos mixtos junto a Grande Kalionchiz.

#### **OTRO BOLETO A PARÍS**

Por otra parte, este fin de semana Jorge Iga consiguió su boleto a los Juegos Olímpicos, luego de nadar 100m libres en 48.30 y dar marca A olímpica durante la celebración del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Natación (CC-CAN) que se realiza en Monterrey, Nuevo León.

Con dicho tiempo, que además implantó nueva marca mexicana, Jorge Iga se une a Miguel de Lara (200m pecho) y Gabriel Castaño (50m libre) como los nadadores mexicanos que tendrán presencia en París 2024 •

#### Djokovic llega a Wimbledon con protección en la rodilla

El serbio Novak Djokovic se entrenó este domingo por primera vez en Wimbledon, después de la intervención en el menisco de la rodilla derecha a la que se sometió durante Roland Garros.

El de Belgrado aterrizó este domingo en Londres y se desplazó al All England Club para ejercitarse con una protección en la rodilla derecha, pero sin aún saber si podrá competir a partir del 1 de julio, cuando se inicie el torneo.

Djokovic se dañó el menisco en los octavos de final de Roland Garros, lo que le obligó a no presentarse en cuartos de final contra Casper Ruud y operarse de emergencia en París.

#### EN FRANCA RECUPERACIÓN

Tras la intervención, que en principio le iba a tener tres semanas fuera de juego, el serbio ha compartido varias actualizaciones de su estado de salud, primero hace unos días utilizando una bicicleta estática, y otro este jueves, ya practicando en pistas duras, lo que delataba su intención de estar en Wimbledon, puesto que de tener descartado el torneo londinense estaría entrenando en tierra batida, superficie en la que se juegan los Juegos Olímpicos de París•

## CRÓNICA La Contra



El estudio
internacional
compara casos
de diabetes tipo
2, enfermedad
cardiovascular
aterosclerótica,
conductas ansiosasdepresivas y cáncer
colorrectal.

# Microbioma saludable

Científicos descubren nuevo enfoque para describir y medir la salud de los microbiomas intestinales y del suelo aplicable en estudios de salud humana y calidad de los ecosistemas

#### **Estudio**

"Estos hallazgos servirán de base para estudios futuros sobre la salud humana orientada al microbioma, incluido el potencial para prescripciones naturales personalizadas", añade el profesor asociado Martin Breed

Centrándose en cuatro enfermedades comunes (diabetes, enfermedades cardíacas, depresión y cáncer de intestino), una nueva investigación de la Universidad de Flinders (Australia) proporciona información sobre la importancia de un equilibrio microbioma saludable en el intestino hu-

mano y en el medio ambiente.

El estudio internacional compara estudios de casos de diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular aterosclerótica, conductas ansiosas-depresivas y cáncer colorrectal y encontró patrones en los microbiomas intestinales asociados a enfermedades que podrían informar nuevos tratamientos rentables basados en la dieta, el estilo de vida y la exposición al microbioma ambiental.

La investigación ha descubierto un nuevo enfoque para describir y medir la salud de los microbiomas intestinales y del suelo aplicable en estudios de salud humana y calidad de los ecosistemas, dice el autor principal, Dr. Craig Liddicoat, investigador en Ecología de Restauración, de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de Flinders.

"Si bien normalmente estudiamos el

El estudio encontró

patrones en los

microbiomas intestinales

asociados a enfermedades

que podrían informar

nuevos tratamientos

rentables basados en la

dieta, el estilo de vida y la

exposición al microbioma

ambiental

ADN de los microbiomas para establecer su perfil y función, tenemos una comprensión relativamente limitada de lo que conecta la salud y la enfermedad con la gran diversidad de microbios que vemos en la naturaleza y que viven en nuestros cuerpos", dice.

"Tenemos un conocimiento mucho mayor sobre las asociaciones de salud para compuestos químicos". Con esto

en mente, el equipo de investigación examinó los metagenomas, que representan la capacidad genética de comunidades microbianas enteras, para ver si había diferencias en su capacidad para procesar una variedad de compuestos, en salud versus enfermedad, y con cambios en la salud del ecosistema".

El trabajo publicado en "Science of the Total Environment" encontró que, en cada uno de los cuatro casos de salud humana estudiados, las condiciones de su enfermedad correspondían a un potencial de procesamiento de compuestos alterado de los metagenomas intestinales.

El enfoque de modelado compuesto utilizó datos de estudios existentes de otros grupos de investigación de todo el mundo para analizar los metagenomas del intestino humano en salud y enfermedad, al mismo tiempo que midió los metagenomas del suelo de diversas cualidades de los ecosistemas.

El nuevo enfoque amplía las técnicas existentes para perfilar el potencial funcional de las comunidades microbia-

> nas (es decir, ¿qué pueden hacer?), pero agrega funciones centrándose en los compuestos que se procesan.

> Esto proporciona una nueva forma de medir microbiomas saludables y ofrece áreas de enfoque completamente nuevas para investigar cómo se pueden desarrollar las enfermedades. También es posible obtener nuevos conocimientos que revelen di-

ferencias en el potencial de procesamiento de compuestos del microbioma en diferentes entornos.

"Sabemos que los humanos estamos colonizados por muchos microbios del medio ambiente. Esta investigación muestra que las comunidades microbianas de diferentes entornos de calidad pueden variar significativamente en su capacidad para procesar o metabolizar compuestos importantes para nuestra salud", afirma el Dr. Liddicoat. • (Redacción Academia)